BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.193, PRECIO: \$ 1.800,00 EN C.A.B.A. Y GBA - RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 200,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES. EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 46.

Lunes 27 de mayo de 2024

# Revelan una caja de la política vinculada al Ministerio de Justicia

Es la Asociación de Concesionarios, que maneja más de \$100.000 millones por año.

Se trata de ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), que tiene contratada a más de la mitad del personal del ministerio que dirige Mariano Cúneo Libarona. Se estima que administra sin control una cifra superior a los \$ 100.000 millones anuales. Sobre un total de 6.107 empleados de Justicia, apenas 2.100 pertenecen a la planta del Sistema Nacional de Empleo Público. Los fondos que administra ACARA surgen de cada venta de automóvil que se haga en el país. El sistema rige desde hace 40 años. **P.6** 



#### Festejo y chapuzón en el Mediterráneo

El monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, ganó por primera vez en su casa. Se alzó con el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y se emocionó en el podio, que completaron Piastri y Sainz con McLaren y Ferrari, respectivamente. Max Verstappen, el tricampeón del mundo, terminó sexto con Red Bull. Para Leclerc fue su primera victoria del año y le sirvió para meterle presión al neerlandés en el campeonato de la máxima categoría. **DEPORTIVO** 

### La sangrienta interna de una barra manejada desde la cárcel

Es la historia detrás de la suspensión del partido Godoy Cruz-San Lorenzo el sábado. Las dos facciones de los mendocinos se pelearon en la tribuna del estadio Malvinas Argentinas. Uno de los grupos es controlado por el "Rengo" Aguilera, condenado por narcotráfico y homicidio, y preso en el penal de Cacheuta, al que un

sector opositor busca desbancar. Desde la cárcel, Aguilera envía las órdenes a su hermana Carla, también procesada y en libertad condicional. San Lorenzo pediría los puntos del partido suspendido cuando iban 1-1. Godoy Cruz deberá jugar por la Copa Argentina ante El Porvenir sin la presencia de sus hinchas. DEP.

### Macri salió a apoyar la Ley Bases y Milei va en busca de votos opositores

El ex mandatario afirmó que en el PRO deben apoyar la iniciativa porque es "importante darle al Presidente estas herramientas para bajar la inflación y ordenar la economía". Milei se interiorizó sobre las negociaciones en el Senado, al hablar con el senador Luis Juez. Mañana habrá una reunión preparatoria en la Cámara alta en la que el oficialismo buscará sacar dictamen esta semana. P.3

#### Historia de una ruptura

Ya no hay vuelta atrás en el PRO bonaerense entre Macri y Bullrich. Quiénes quedaron en cada bando. P.10

### Sin Posse y con Caputo, Milei se va otra vez al exterior

Es el cuarto viaje a Estados Unidos y el séptimo al exterior desde que asumió la Presidencia. Hace una semana regresó de España. Hasta ahora, el jefe de Gabinete Nicolás Posse lo había acompañado siempre a EE.UU.. Esta vez, en medio de rumores de su salida, se queda en Buenos Aires. Milei irá a Silicon Valley para tener entrevistas con los líderes de las tecnológicas y con dos de los empresarios más poderosos, Mark Zuckerberg y Elon Musk. P.14

### Hamas atacó Tel Aviv y hubo más bombardeos israelíes en Gaza

El grupo terrorista lanzó ocho cohetes sobre la ciudad israelí y sus inmediaciones. No hubo daños, pero se disparó el sistema de alarma y la gente corrió a los refugios. Israel atacó Rafah, y según el gobierno palestino, hubo al menos 50 muertos en un campo de refugiados del sur de la Franja. P.24

Sumario CLARIN - LUNES 27 DE MAYO DE 2024

### La doble vara del kirchnerismo

**DE LA EDITORA** 



Silvia Fesquet sfesquet@clarin.com



No sé la situación de cada uno en su faz privada". Molesto por tener que referirse al tema, esa fue la increíble respuesta de **Axel Kicillof** en el caso del incombustible intendente de La Matanza Fernando Espinoza. Procesado por la Justicia por abuso sexual y además por desobediencia, al haber violado una perimetral, el jefe comunal apareció sonriente al lado del gobernador bonaerense y de la vicegobernadora Verónica Magario en un acto apenas un día después del pronunciamiento sobre su situación judicial. Más apoyo explícito no se concibe.

Cuando crecían los reclamos desde distintos frentes pidiendo la renuncia de Espinoza a su cargo, Kicillof dijo que él dejaba actuar a la Justicia y lanzó su polémica frase. ¿Qué se entiende exactamente por faz privada cuando se está hablando de un delito? Más allá de que esté pendiente la confirmación del procesamiento por la Cámara de Apelaciones, lo conocido hasta ahora sería motivo más que suficiente para que el intendente diera un paso al costado hasta una sentencia definitiva.

Por otra parte, los hechos denunciados habrían ocurrido en medio del ofrecimiento para trabajar en la municipalidad de La Matanza, donde la denunciante se desempeñó durante un breve período. Con lo cual el ya penoso argumento de la faz privada quedaría demolido. Kicillof se jacta de que su provincia cuenta con un Ministerio de las Mujeres. En los hechos lo que hace es borrar con el codo lo que escribe con la mano. Hipocresía al cuadrado.

Sin desentonar, la mayoría kirchnerista del Concejo Deliberante de La Matanza rechazó un proyecto de la oposición para que Espinoza tome licencia hasta que su procesamiento sea rechazado o confirmado. "El oficialismo se negó a discutir sobre tablas y respondió con una patota muy numerosa que estuvo dentro y fuera del Consejo", dijo Lalo Creus, de Juntos por el Cambio.

No fue mejor en la Cámara de Diputados, cuando representantes del PRO pidieron votar un repudio al intendente procesado. "Es una paparruchada", respondieron desde el kirchnerismo, voces como la de Cecilia Moreau. Una vez más, lo que importa no son los delitos que se perpetren sino quiénes sean los perpetradores. De eso dependerá la actitud a tomar. Todo muy derecho, muy justo y muy sororo.

Hay quienes creen que poner la e en vez de la o, o hacer obligatorio el lenguaje inclusivo, alcanza para sacar patente de defensores de

Kicillof se jacta de tener un Ministerio de las Mujeres, pero no se mete en la "faz privada" de Espinoza.

la igualdad y las buenas causas. A veces no es más que relato. El verdadero respeto suele pasar por otro lado. La propia Cristina Kirchner arrancaba sus actos con el todas y todos, pero en la visita a una fábrica dejó azorada a una trabajadora muy jovencita cuando, después de preguntarle a uno de los compañeros de la chica cuál era su tarea específica, la entonces presidenta miró al muchacho y

con una sonrisa pícara le lanzó: "Ah, vos sos el que le llena el pomo a Yanina". Todo un dechado de ubicación y buen gusto, por cadena nacional. Valga la digresión, no fue más feliz su comentario cuando dijo, hablando de pareja, que a cierta edad las mujeres tienen que conformarse con lo que consigan.

Del otro lado del espectro, cuando uno creía haberlo escuchado todo, apareció nada menos que el secretario de Culto, Francisco Sánchez, retrocediendo varios siglos y reviviendo al inquisidor Torquemada. No sólo la emprendió contra el aborto, el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género y reivindicó los valores de España en 1492, sino que se lanzó contra el divorcio, un debate que ni en el Vaticano se les ocurriría reflotar. Mucho menos con las temerarias afirmaciones de una presunta investigación sobre las consecuencias en la salud psíquica y el rendimiento escolar de los hijos de divorciados.

A ambos lados del espectro, así, lo que no avanza es la Argentina entera.

EL SEMÁFORO

Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

Pedro Sánchez Presidente de España.



Fuerte rechazo

Otra vez fue el blanco de una masiva movilización en Madrid. Miles de simpatizantes del opositor Partido Popular reclamaron su renuncia y que convoque a nuevas elecciones. Ocurre a cuatro días de que el oficialismo apruebe la ley de amnistía para beneficiar a Puigdemont. El Mundo





Reclamo

El obispo le pidió al Gobierno apurar la entrega de alimentos, después que se confirmara que hay 5 toneladas que compró la gestión kirchnerista guardadas en galpones. Pero desde la Rosada aseguraron que es un stock para emergencia y que los productos no están vencidos. El País

Lisandro Martínez

Defensor del Manchester United.

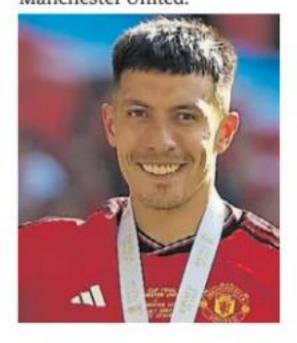

Título y reconocimiento El campeón del mundo padeció en la primera parte del año una serie de lesiones que lo dejaron afuera. Pero volvió, y en su tercer partido no sólo cumplió sino que alzó la Fed Cup con el triunfo ante el City. Como plus, Pep Guardiola lo ubicó en el "top 5 de los mejores centrales". Deportivo

HUMOR

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



CRUCIGRAMA

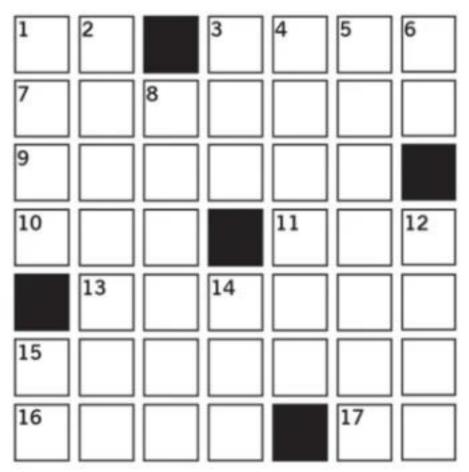

#### Horizontales

 Símbolo del americio.
 Pedazo de tierra cubierto de césped y muy trabado por las raíces, que se usa para cubrir rápidamente de hierba un terreno. 7. Emitieron sus voces las ovejas. 9. Uno de los dioses griegos con patas de cabra. 10. Estado de Micronesia. 11. (- Ryan) Actriz que protagonizó la película Cuando Harry conoció a Sally. 13. Capital de Tanzania. 15. Prenda de vestir usada para dormir. 16. Junten. 17. Bajo.

#### Verticales

1. Árbol leguminoso de las Antillas. 2. Puerto ruso en el mar de Ojotsk. 3. Claqué. 4. Formamos eras. 5. Colocamos en un lugar. 6. Preposición. 8. Tumor formado de tejido adiposo. 12. Consiguió un beneficio. 14. (Gunga –) Película protagonizada por Cary Grant y Sam Jaffe (1939). 15. Símbolo del cobre.

Horizontales, 1. Am. 3. Tepe. 7. Balaron. 9. Egipán. 10. Yap. 11. Meg. 13. Dodoma. 15. Camisón. 16. Unan. 17. So. Verticales: 1. Abey. 2. Magadán. 3. Tap. 4. Eramos. Ponemos. 6. En. 8. Lipoma. 12. Ganó. 14. Din. 15. Cu.

Tema Del Día CLARIN - LUNES 27 DE MAYO DE 2024

#### La pelea en el Congreso



Saludo patrio. El presidente Javier Milei, el sábado en el Cabildo de Córdoba. En su discurso, evitó confrontar con la oposición, lo que cayó bien en los bloques dialoguistas. JUANO TESONE

# Ley Bases: Milei se involucra en la negociación y el Gobierno sale a buscar los votos para avanzar esta semana

El Presidente habló en Córdoba con el senador Juez sobre la iniciativa. Mañana hay una reunión entre el oficialismo y los dialoguistas en la que se evaluará si están las firmas para el dictamen.

#### **Emiliano Russo**

erusso@clarin.com

Consciente del desgaste al que someten a su administración dilaciones propias y ajenas que han postergado la sanción de ley Bases y el paquete fiscal, Javier Milei se mostró más conciliador con la oposición dialoguista en su discurso del sábado en Córdoba.

Por eso, el Gobierno ahora apuesta a acercar posiciones en la reunión preparatoria que mañana celebrará este sector en el Senado para intentar dictaminar esta semana y que luego los proyectos puedan ser votados en el recinto en junio próximo.

Con motivo de una nueva conmemoración de la Revolución de Mayo, el Presidente convocó a la oposición a trabajar juntos en po- te fiscal.

líticas de Estado ya sea con la sanción de los demorados proyectos o bien para rubricar con los gobernadores "un acuerdo" que permita trazar el sendero de reformas que esbozaba el frustrado Pacto de Mayo y, a cambio, se comprometió a bajar "impuestos".

Tanto en la UCR como en el PRO tomaron a bien este mensaje y la receptividad del oficialismo a los cambios legislativos propuestos, pero sostienen que dependerá en última instancia del Ejecutivo negociar los votos que requiere la aprobación en general de ambas normativas.

Mañana la Cámara alta será escenario de una reunión de las bancadas "dialoguistas" en la que se analizará el "borrador" devuelto por la Casa Rosada sobre las mejoras sugeridas a la ley Bases y al paque-

La reunión será a las 13, en el Salón Gris de la Cámara alta. Estarán presentes la vice presidenta Victoria Villarruel y representantes del esquema de 39 senadores que en diciembre pasado le quitó al kirchnerismo el control del Senado.

#### En la reunión de mañana se analizará el borrador que circula.

Es lo que se conoce como oposición dialoguista (ahí están los jefes de la UCR, el PRO, del peronismo disidente, y los bloques provincia-

Lo que se buscará en ese encuentro es hacer un poroteo de cómo vienen las firmas para los eventuales dictámenes y, a posteriori, los

Milei sigue con atención esa negociación fina: el sábado habló personalmente con el senador Luis Juez sobre el escenario en el Senado.

En la reunión se hará un repaso de los pedidos de cambios en los dos proyectos que tienen media sanción de Diputados. Hasta ahora, persistirían las trabas en los artículos de blanqueo, privatizaciones, impuesto a las Ganancias y el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).

¿Quién valida los acuerdos?

El problema que alertan en un sector de la oposición es la falta de conducción que ha mostrado el oficialismo para "cerrar" las negociaciones.

"El problema es quien valida esto", es la cantinela que se repite más allá de las buenas intenciones de los distintos emisarios del Gobiervotos en el recinto. El propio Javier no, como Guillermo Francos, José

Rolandi -un alfil de Jefatura de Gabinete más cercano a Milei que a Nicolás Posse pero cuyo destino es incierto ante un eventual recambio ministerial- o la propia Victoria Villarruel.

Cerca de la vicepresidenta reconocen que el discurso presidencial del sábado "ayuda para construir consensos" y que seguirán colaborando "para tener dictamen lo antes posible".

Empero, son pocos los que se arriesgan a fijar una fecha para ese trámite. Una espada política del jefe de Estado consultada confió en que esta semana habrá dictamen en el Senado ya que, a su entender, se "adecuaron" todas las sugerencias presentadas por los sectores dialoguistas.

En el Gobierno insisten, además,

Sigue en la página 4

Tema Del Día CLARIN - LUNES 27 DE MAYO DE 2024

#### La pelea en el Congreso

#### Viene de la página 3

en que si los proyectos llegan al recinto tienen grandes chances de aprobarse en general aunque varios artículos tengan correcciones -con la consiguiente revisión en Diputados- pero que ese escenario igualmente los convertiría "en ley".

Como sea, en el bloque de LLA aspiran a que el miércoles haya plenario de comisiones para que se puedan discutir los proyectos y eventualmente firmar ambos dictámenes.

El titular del bloque PRO, Luis Juez, evaluó ante la consulta de Clarín que "lo vamos a intentar, las modificaciones que se introdujeron no las pudimos discutir la semana pasada. Se ha hecho un gran esfuerzo pero después tenes senadores como (Martín) Lousteau que plantea cosas y después no las trae al plenario. Y también hay que reconocerle al kirchnerismo ese obstruccionismo destituyente que logró que el 25 de Mayo no tuviera ley Bases".

Por su parte, el radical Víctor Zimmermann, que participó de reuniones con funcionarios para acercar posiciones, elogió ante este diario la convocatoria de Milei porque "la confrontación en los últimos años hizo mucho daño a los argentinos, entendiendo que participar de un diálogo no es co-gobernar."

Respecto a un eventual consenso en el plenario de comisiones, el radical chaqueño sostuvo: "Supongo que Ejecutivo trabajara a full para que lo haya lo antes posible. Hemos tenido mucho tiempo de deliberaciones"...

Una compañera de banca como Carolina Losada, en tanto, indicó a FM Millenium que "el kirchnerismo ya adelantó que no iban a aprobar absolutamente nada. Con la UCR cuentan, nosotros queremos que al país le vaya bien. La mayoría del bloque en el Senado estamos para apoyar".

En la mayor parte de la oposición dialoguista hay coincidencia en que, tras casi seis meses de gestión, el Presidente debería contar con leyes que le permitan desarrollar sus políticas. Pero alertan por la "falta de expertise" y de conducción política en la bancada oficialista para cerrar los acuerdos alcanzados. Por caso, argumentan que las dilaciones a veces se producen desde LLA como cuando Juan Carlos Pagotto intentó reformular en el plenario de comisión el capítulo del RIGI.

El oficialismo podría recurrir a la zanahoria de la obra pública con los referentes opositores para intentar cerrar un acuerdo esta semana. Si bien esta cláusula no se podría incluir en la letra chica de la normativa, es una cuestión que se podría discutir con algunos gobernadores. "No podemos premiar a los díscolos", justifican en el gobierno.■



Primera línea. Germán Martínez, jefe del bloque de UxP, con Moreau, Penacca y Heller. FEDERICO LÓPEZ CLARO

En Diputados, la sesión para avanzar con la suba del presupuesto educativo abrió expectativas en UxP.

# "Mancha venenosa": los K buscan sacarse ese mote y acercarse a otros bloques

#### Martín Bravo

mbravo@clarin.com

El avance de los proyectos en Diputados para recomponer el presupuesto universitario generó un alerta para el Gobierno, más allá del tema puntual, por la posibilidad de que funcione como un posible quiebre en cuanto a la caída de barreras para acordar entre los diversos sectores no oficialistas, en particular de los reparos que ponía parte de la llamada oposición dialoguista para coincidir con el kirchnerismo. "A lo mejor vamos dejando de ser la mancha venenosa". chicaneó un referente de Unión por la Patria. A los radicales, que habían pedido la sesión del martes para empujar el debate, les costó sostenerla una vez que el Gobierno y los aliados del PRO maniobraron para que desistieran.

"Ya está, nos desacomplejamos. Eso es clave, porque es la única manera de que el Congreso funcione", observó uno de los correligionarios

que venía pujando para que su bloque tomara una postura más opositora sin que las eventuales coincidencias con el kirchnerismo actuaran como un freno.

Principalmente con el propósito de completar el trámite de la Ley Bases en el Senado, aunque acaso también ante este aviso en Diputados, el jefe de Estado ensayó un discurso menos confrontativo en Córdoba y prometió como siguiente paso avanzar con la rebaja de impuestos, una "zanahoria" para los dialoguistas en palabras de un encumbrado radical.

El quórum compartido entre Unión por la Patria, la UCR y otros bloques como Hacemos (presidido por Miguel Pichetto), la Coalición Cívica, la izquierda y los diputados que responden a los gobernadores de Salta, Misiones, Río Negro y Santa Cruz -al cabo, 152 votoshabía disparado especulaciones y preguntas sobre el alcance.

¿Implicará un cambio de escenario que destrabará acuerdos en otros temas? ¿Tendrá algún impacdel sector crítico de Javier Milei, to en la definición de la Ley de Ba- sada por Rodrigo de Loredo luego los acuerdos con UxP.■

ses en el Senado? "Esto es día a día, y por momentos hora a hora", se cuidó de no dar nada por descontado una espada kirchnerista.

Más allá de la desconfianza (mutua), el episodio del presupuesto para las universidades alentó en alguna medida las expectativas de UxP de atraer senadores de otros bloques para rechazar el proyecto ya aprobado por Diputados en la

#### Los posicionamientos de Carrió y parte de la UCR ilusionan a los K.

votación en general. Otros lo relativizaron, con el argumento de que cada Cámara tiene su lógica.

El radicalismo, incómodo en la etapa que arrancó el año pasado bastardeado por Milei y a distancia del kirchnerismo, por momentos en un "no lugar" como reconocen algunos de sus integrantes-, quedó en el centro de la escena y también de las críticas por la sesión, impul-

de que el Gobierno habilitara los fondos para la UBA -también un acuerdo para la reactivación de la Universidad Nacional de Río Tercero-, del interés de dirigentes de la UCR, y dejara a otras 60 casas de estudio al margen de la recomposición.

"Habían quedado tan mal que tuvieron que empujar el tratamiento, y sabían que nosotros lo íbamos a acompañar", marcaron en el kirchnerismo, que puso como condición que también avanzara el debate por la restitución del Fondo de Incentivo Docente.

"Nos arrastraron por su interna y ahora lo que era el espacio dialoguista quedó desarticulado", también pasaron facturas a la UCR desde la Coalición Cívica. El episodio a su vez disparó una fuerte discusión entre radicales y macristas en el recinto. Cristian Ritondo chicaneó sobre un "interbloque" entre Unión por la Patria y el radicialismo. "No te pedían tanto", respondió De Loredo a las críticas de Aleiandro Finocchiaro.

El jefe de la bancada de la UCR fue uno de los opositores que asistió al acto de Milei en Córdoba, valoró el discurso "conciliador y pragmático" del Presidente y consideró una "consigna constructiva para la sociedad" la anunciada baja de impuestos. "El medio y la racionalidad tienen que explicarse, a diferencia de los extremos que son nítidos y claros. Al Gobierno le damos las herramientas mejoradas, pero lo previsional y lo educativo son dos límites en temas que no resisten más", dijo De Loredo a Clarín.

Los opositores buscarán volver a sesionar el 4 de junio, para aprobar la suba del presupuesto universitario-salvo que el Gobierno consiga desactivar el conflicto en la reunión con los rectores, este lunesy también el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria.

En silencio, el kirchnerismo mantiene latente el intento de rechazar el DNU en Diputados. En una reunión de bloque, UxP ratificó que se trata de una "prioridad" y esperarán el momento para reunir los votos que le faltan.

El posicionamiento más crítico de un sector de la UCR y de Elisa Carrió potencian las expectativas de los K. También las dificultades en las provincias. "Muchas veces son las que pagan el costo del ajuste", marcan. El número de integrantes de UxP en la Cámara baja -99, el bloque más númeroso-funciona como un argumento para el grupo de los dialoguistas decididos a avanzar con proyectos contra el Gobierno. "Es la única manera de que el Congreso se mueva. No discutimos si Cristina fue la mejor presidenta de la historia. Vamos a ir por temas, a fondo. El día que la oposición no tenga miedo de que la llamen kirchnerista cambia el país", aseguró un radical a favor de

Tema Del Día

# Macri pidió por la Ley Bases: "Tiene reformas urgentes para salir de la crisis"

En un claro mensaje de apoyo a Javier Milei, dijo que es importante darle "estas herramientas" para "bajar la inflación y ordenar la economía".

Después de semanas en las que la relación entre ambos pareció haberse enfriado, Mauricio Macri salió a respaldar enfáticamente a Javier Milei manifestando su apoyo personal al proyecto de Ley Bases "porque tiene reformas necesarias y urgentes para salir de la crisis".

"Dada la extrema fragilidad en la que sigue estando nuestra economía, creo importante darle al presidente Milei estas herramientas para cumplir con el mandato que le dieron los argentinos de bajar la inflación y ordenar la economía", escribió el expresidente en uno de los tramos del mensaje que publicó

ayer en su cuenta personal de la red social X. Y enfatizando la urgencia en lograr la aprobación del proyecto, agregó: "Y el tiempo que tenemos para hacerlo no es infinito".

La Ley Bases, el principal proyecto legislativo del oficialismo, lleva casi un mes estancada en el Senado sin conseguir dictamen de comisión para ser tratada en el recinto de la Cámara alta. Los senadores de La Libertad Avanza apuestan a obtenerlo el próximo miércoles y trabajan contrarreloj para ello.

En medio de esta incertidumbre que rodea a un proyecto clave para el oficialismo, Macri escribió el

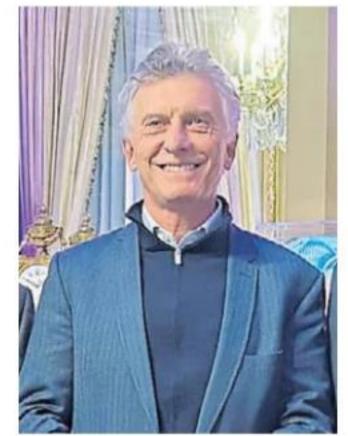

Ex presidente. Mauricio Macri.

mensaje en el que hizo explícito el respaldo a la iniciativa.

"El Senado está discutiendo en estos días la Ley Bases, que ya tiene media sanción de Diputados, una Ley que yo personalmente apoyo y que los senadores del PRO van a acompañar, porque tiene reformas necesarias y urgentes para salir de la crisis, reformas que nosotros como partido hemos estado reclamando o proponiendo desde hace años", aseguró el expresidente, comprometiendo el voto de los senadores "amarillos".

Aunque reconoció que la ley no es perfecta -pero aclarando que "en política nada lo es"-, basó su respaldó en el espíritu reformista que le adjudica al proyecto.

"En el PRO siempre estuvimos a favor de estos cambios. Decimos hace tiempo que hay que fomentar la inversión, modernizar las normas laborales y eliminar el Estado empresario, más aún cuando esas empresas públicas encima son deficitarias", afirmó Macri, quien acaba de asumir la presidencia del PRO. "Todo eso, además, lo hicimos, o lo intentamos, cuando nos tocó gobernar. ¿Cómo vamos a ponernos en contra ahora?", agregó.

Y sobre el final de la publicación, insistió con la idea de apoyar las reformas aunque también pareció dejar un mensaje hacia la interna de su partido al subrayar que el Pro no está en el Gobierno. "Nosotros estamos a favor del cambio y de la transformación, gobierne quien gobierne. Debemos ser generosos para apoyar a quien propone reformas que consideramos urgentes y estructurales, por más que sea de otro partido", concluyó. ■



#### El gasto en el Estado



Incógnita. El ente ACARA, con sede en Av. Córdoba la 3300, maneja un monto millonario, les paga a contratados y planta permanente del Ministerio de Justicia, pero nadie lo controla.

# Revelan una millonaria caja política vinculada al Ministerio de Justicia

Se trata del ente de cooperación técnica y financiera ACARA que tiene contratada a la mitad del personal del Ministerio de Justicia y administra sin control más de 100 mil millones de pesos.

#### Ignacio Ortelli

iortelli@clarin.com

En la Argentina el debate por los contratos con los que se mantiene la militancia política y la indignación por las discrecionalidades vuelven cada tanto, en general cuando un diputado o un senador cruzan el límite de la sensibilidad social y designan familiares ó amigos y no seleccionan por idoneidad a los mejores. Lo mismo ocurre con los aumentos de los funcionarios y también con las compras sin filtros ni controles en la Administración Pública Nacional.

Fuera de todos esos escándalos que se resaltan en los medios ha quedado el caso de los manejos oscuros que se dan hace más de tres décadas, bajo el amparo de las leyes 23.283 y 23.412, en los "entes de cooperación técnica y financiera" que se crearon con el objetivo de resolver problemas con los trámites que debían hacer las personas ante los registros del automotor, **vehículo**.

pero que terminaron auspiciando una fenomenal y millonaria caja para la política.

El de mayor volumen es el que surgió a partir del convenio que durante la gestión de Raúl Alfonsín firmó la por entonces Secretaría de Justicia con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Tanto que hoy sostiene el funcionamiento del ministerio que dirige Mariano Cúneo Libarona, que seis meses después de asumir asegura querer desmontarlo.

No le va a resultar fácil. No sólo porque el Ministerio de Justicia funciona hoy gracias a esos fondos que administra un privado: más de la mitad de los agentes que reportan en el área están contratados por el Ente Cooperador Acaray otros convenios, cuyos fondos administra el organismo que nuclea a concesionarias de todo el país y surgen del bolsillo de todos los argentinos cuando afrontan el trámite de la compraventa de un

Además de los gastos de personal, ACARA paga viáticos, servicios de consultoría, alquileres, compra bienes de consumo, afronta gastos bancarios y otras erogaciones de capital por cifras millonarias. Todo sin control ni rendición de cuentas más allá del accionar de una comisión fiscalizadora que depende del Ejecutivo.

#### ACARA se financia de la compra-venta de autos y de los registros automotor.

"Es un agujero negro, nadie sabe bien en qué se gasta", explica una fuente al tanto de los manejos del ente, que también realiza contrataciones a cooperativas para la prestación de servicios, a universidades para el dictado de cursos, y a productores por seguros.

"Sin ACARA hoy el Ministerio no existe, no podría funcionar, pero lo vamos a desmontar", asegu- Borrego, presentó un proyecto pa- timan que la cifra superará am-

ran cerca de Cúneo Libarona. Sobre un total de 6.107 empleados, apenas 2.100 pertenecen a la planta del Sistema Nacional de Empleo Público. El resto se agrupan de la siguiente forma: 2.483 agentes (en marzo eran 3042) bajo el régimen de ACARA y un poco más de mil por convenios con otros entes.

Otra arista polémica por ACA-RA también son los sobresueldos. Cuando asumió Milei, 113 agentes del Ministerio de Justicia de la gestión anterior cobraban un plus en concepto de "incentivos", por un total de \$71.933.344,52. Es decir, fondos que se usan discrecionalmente para ampliar los ingresos de empleados que ya cobran un contrato en el sector público.

En enero, ya durante la actual gestión, la nómina de afortunados se redujo a 69 empleados, por un total de \$32.544.168. Pero, en marzo, el número se mantenía estable: \$59.402.600 repartidos en 70 agentes. La Coalición Cívica, por iniciativa de la diputada Victoria

ra que los fondos de los entes cooperadores se incorporen al Presupuesto y en consecuencia al control estatal, y para derogar el artículo que permite el pago de "incentivos".

Si el debate por la titularidad de las 1.558 oficinas de registros del automotor expuso los negocios de la política, la millonaria recaudación del Ente explica en buena medida porqué el sistema se profundizó durante la gestión de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y los Kirchner, y tampoco Mauricio Macri pudo desactivarlo.

¿De dónde surgen los fondos? Al final del camino, de lo que se recauda por cada venta de autos. Desde que asumió Milei, el 10 de diciembre de 2023, hasta febrero de 2024, los ingresos del Ente representaron cerca de 14.000 millones de pesos.

La cifra exacta surge de un pedido de acceso a la información pública a la que accedió Clarín: fueron 13.546.185.209,37 pesos. EsCLARIN - LUNES 27 DE MAYO DE 2024 El País

pliamente los 140 millones de dólares en el año, teniendo en cuenta que el Ente embolsó \$52.179.397.106,17 en los dos años anteriores, entre diciembre de 2021 y noviembre de 2023.

El sistema es un verdadero monopolio: el ente le vende a registros de todo el país los formularios, cédulas, sellos, la emisión de chapas patentes, carpetas, hojas, placas y stickers que se venden en los registros al precio que fija el Ministerio de Justicia. Eso sólo en cuanto al acuerdo con Nación: por ley, ACARA también pudo avanzar en acuerdos con provincias y municipios para la administración de las bases de datos de infracciones, la interconexión online y el cobro que perciben los registros automotores.

ACARA, que nuclea a los concesionarios oficiales que deciden afiliarse (no es obligatorio), se lleva una tajada importante: en concepto de administración, recibe el 5 por ciento de todo lo que recauda. Bastante menos de lo que habilita la ley (10%), pero un poco más del 3,5% en que lo había fijado la gestión de Germán Garavano.

La cifra explica el por qué de semejante riesgo que toma el organismo al contratar miles de agentes, cuando para cubrir lo que respecta a su negocio sólo cuenta con unos 60 empleados.

Un amplio pedido de informes sobre el manejo de ACARA, que contestó Justicia tras un planteo de la Coalición Cívica, dio cuenta que al momento de asumir Javier Milei la Presidencia, 3080 empleados del Ministerio de Justicia trabajaban contratados por ACARA. Se trata de un promedio estable: dos años antes, había 3281.

Pero, según expuso Ricardo Salomé, ex presidente de ACARA, quien hoy libra una batalla intensa por el poder de la entidad con su actual titular Sebastián Beato, el ente llegó a tener "4.800 empleados" que se desempeñaban exclusivamente en el Ministerio de Justicia.

Durante la gestión de Macri, un pedido de acceso a la información realizado por Clarín reveló que en julio de 2018 eran 3.816 personas asignadas a pedido del Gobierno.

Es curioso porque hasta la Oficina Anticorrupción, el organismo que debiera velar para fortalecer la ética y la integridad en la gestión, le debe su funcionamiento en buena parte a ACARA: decenas de empleados son contratados a través del ente.

Más allá de la polémica porque en el Estado se desempeñen trabajadores enrolados en el sector privado, esto puede generar un doble perjuicio a las arcas públicas: según fuentes oficiales inobjetables, ha habido casos de personal despedido que tuvo que ser indemnizado por ACARA y también por el Estado.■



Millonaria. Es la recaudación de ACARA que proviene de los trámites de compra y venta de automóviles de las concesionarias. GARCIA MEDINA

Es un negocio creado hace cuatro décadas que ningún presidente pudo terminar. Preocupación de La Cámpora.

# La trama política detrás de millones sin control y fuera del presupuesto

Ignacio Ortelli iortelli@clarin.com

Los fondos del Ente Cooperador ACARA, una millonaria caja vinculada al Ministerio de Justicia. son usados sin control porque están por fuera del Presupuesto Nacional y tampoco pueden ser monitoreados por la Sindicatura General de la Nación (SiGeN) y la Auditoría General de la Nación (AGN), que ya en 2014 planteó los problemas que tenía para supervisar esos gastos. Casualidad ó no, salvo un puñado de políticos se hizo eco del tema.

Y no distingue colores partidarios. El economista Nicolás Gadano recordó en una nota en la revista Seúl que en 2001, desempeñándose como subsecretario de Presupuesto del Ministerio de Economía, los problemas que

tentaron desarmar con un DNU el esquema de los entes cooperadores e incluir esos fondos dentro de la Ley de Administración Financiera. Lo boicotearon funcionarios de la Alianza que cobraban "sobresueldos" bajo la figura de "incentivos".

A su regreso a la función pública, como funcionario de Nicolás Dujovne, el sistema ya era mucho más robusto. "Las urgencias macroeconómicas fueron postergando el proyecto de reforma (cuándo no) y la derrota electoral terminó por sepultarlo", escribió.

Al parecer, increíblemente, los gremios estatales fueron los primeros en objetar que se desmontara un sistema de contratación irregular que les quita, además, buena parte de sus afiliados directos.

También hubo preocupación en sectores del peronismo. En especial de La Cámpora, que había deafrontó con su equipo cuando in- jado una tropa importante contra- la web del Senado, donde se pue- do de dinero por el juez Lijo.■

tada: allí apuntan a la gestión que sobre el ente hizo Gastón Boido. un dirigente de Mercedes, cercano a Eduardo "Wado" de Pedro, que hoy trabaja como secretario de Finanzas de Lanús, convocado por el intendente Julián Alvarez, ex secretario de Justicia de la Nación.

Del lado de ACARA, los vínculos también trascienden el rubro automotriz. En los últimos años, ganó mucho impulso en la comisión directiva de la entidad **Horacio** Jack, dueño del Grupo Jack. Es, de la entidad, quien más conexiones tiene con la política. Cercano al ex presidente de Boca y hombre influyente en sectores judiciales, Daniel Angelici, el año pasado Jack fue distinguido en el Senado por impulso de la senadora Guadalupe Tagliaferri, cercana a Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau.

¿El motivo del galardón? Según

den ver las fotos de la ceremonia, se cumplía el 40° aniversario de que su padre, de nombre homónimo, abriera la agencia de automotores multimarca "Bs As Cars".

En la actualidad, como se señaló al hacerle esa distinción, Jack cuenta con 18 concesionarias de automóviles. La inauguración de L'Expres, su última adquisición, sobre la Avenida Córdoba al 3000, dejó en noviembre postales publicadas en distintos portales que demuestran la versatilidad de sus vínculos: hubo fotos con deportistas como Ariel Ortega, Jorge Burruchaga, Diego Milito y el arquero Sebastián Sosa, famosos como Alejandro Gravier, Verónica Ojeda y Karina Mazzoco. También se dejaron ver políticos como Cristian Ritondo y hasta el juez federal y candidato a la Corte Suprema de Justicia Ariel Lijo.

Un dato que nada tiene que ver con ACARA, pero que puede dar cuenta de la pericia de Jack para ocupar el cargo de Revisor de Cuentas de la entidad: después de aquel pomposo evento, la concesionaria volvió a ser noticia, aunque ya no por tanto glamour. Fue allanada por la Justicia en el marco de la investigación por la causa Generación Zoe.

A la Justicia cordobesa le llamó la atención un informe de la Unidad de Información Financiera (UFI) que marcaba transferencias millonarias presuntamente enviadas desde la firma de Leonardo Cositorto, que desde 2023 también es investigado por estafas y lava-



Reclamo. Fue el del titular del Episcopado, Oscar Ojea, que se hizo eco del reclamo de los movimientos sociales por los alimentos.

# La Iglesia pidió al Gobierno apurar la entrega de alimentos

Lo planteó el presidente del Episcopado, el obispo Oscar Ojea, en un mensaje difundido en el que advirtió sobre la pérdida de la "sensibilidad social".

#### Sergio Rubin

srubin@clarin.com

En medio de la polémica del gobierno con los movimientos sociales por las cinco mil toneladas de alimentos para comedores populares retenidos en dos depósitos, la Iglesia salió a pedirle en duros términos a la Casa Rosada que los reparta "rápidamente", al advertir sobre el riesgo de que "se vaya perdiendo la sensibilidad frente a un derecho primario como el derecho al alimento".

El Gobierno, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, admitió la existencia de casi 5 toneladas de alimentos adquiridos durante la gestión anterior, y que se encuentran guardados en los depósitos de Capital Humano, la cartera a cargo de Sandra Pettovello, para contar con un stock en caso de emergencia.

"Efectivamente esos alimentos existen. No están por vencerse. O los que están más próximos a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la administración anterior", aseguró el portavoz Adorni.

De allí surge la reflexión difundida en las redes sociales, del presidente del Episcopado, obispo Oscar Ojea. "Nos hemos enterado sobre la existencia de dos depósitos de alimentos que tienen cinco mil toneladas de alimentos guardados", comenzó diciendo.

En ese sentido, la autoridad eclesiástica dijo que no se detiene a hacer consideraciones sobre "las razones por las que están guardados, pero pienso que en **un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión**".

"Rápidamente tienen que ser entregados, esta sensibilidad frente al pan que yo tengo y puede faltar en otras mesas va contra todo lo que significa, por ejemplo, cuando tiramos comida", dijo.

Añadió que recuerda "una vieja tradición cristiana asumida por mi abuela materna que me decía que cuando tirará un poquito de pan besará el pan y pensará que ese pan que yo pude comer y que no voy a comer hay otro que realmente lo necesita".

"Esto es lo que realmente nos preocupa, **que se vaya perdiendo esta sensibilidad** frente a un derecho que es y que es primario como es el derecho al alimento. Dios quiera que rápidamente los hermanos con tantísimas necesidades

puedan alcanzar su alimento diario", completó.

No es el primer planteo que desde la Iglesia le hacen al Gobierno. El sábado, ante la mirada del presidente Javier Milei en la Catedral de Buenos Aires, el arzobispo porteño Jorge Ignacio García Cuerva encabezó el Tedeum con un fuerte mensaje.

#### "Rápidamente tienen que ser entregados" reclamó Ojea.

"Cada uno y todos a la vez, desde la responsabilidad que tenemos podamos dejarnos mirar por Dios, dejándonos cuestionar por la conciencia y nos preguntemos, en estos tiempos difíciles ¿qué estoy haciendo por los más pobres y los que sufren? Fácilmente nos sale reclamar a otros que se comprometan ¿pero yo qué hago? Nuestra gente está haciendo un esfuerzo muy grande, nosotros no podemos hacernos los tontos. Hay que acompañar con hechos y no solo con palabras ese enorme esfuerzo de nuestra gente".

"Por eso siguen doliendo algunas acciones de la dirigencia, divorciada de la ciudadanía de a pie, como los tan comentados autoaumentos de sueldos de algunas semanas atrás", afirmó García Cuerva.

En otro pasaje, García Cuerva citó al Papa Francisco, pidió autocrítica de la política y lanzó: "Deberemos desterrar la conocida doble vara que no nos permite ser ecuánimes, porque nos expresamos desde el prisma partidista que nos empaña, nos obnubila y nos hace injustos y a veces terminamos defendiendo lo indefendible. No es lo mismo unirse que confabular, no es lo es lo mismo unirse que confabular, fraternizar y forjar la cultura del encuentro que ser cómplice del mal con el solo ánimo de destruir al otro, de pensar estrategias para que al otro le vaya mal creyendo que cuando peor, mejor. Eso nos destruye a todos y carcome los cimientos de la patria".

Las palabras del arzobispo porteño fueron escuchadas desde la primera fila por Milei. ■



# CREDITOS HIPOTECARIOS

O FINANCIADOS CON BOLETO DE COMPRAVENTA

Entrega y saldo financiado a 10 años

OPCIONES DE FINANCIACIÓN

Dólares +tasa variable\*

U.V.A. +tasa variable\*

Ejemplo al 23/05/24:

(\*) Tasa BONOS DEL TESORO de los EEUU a 10 AÑOS.

TNA 4,47%

CÓRDOBA



MILÉNICA INSIGNIA

POSESIÓN

POSESIÓN **INMEDIATA** 

**INMEDIATA** 





MILÉNICA **NSIGNIA** 







SAGRADA FAMILIA









MILENICA IV AU. CARLOS PAZ



PARQUE INDUSTRIAL





MILENICA

Contacto: (C) +549 (261) 622 1456



LA VACHERIE Country Golf

Contacto: (C)+549 (261) 567 8785



LOTES

Las Heras, Mendoza

(Próximos a Tadicor Las Heras)

- 2 Lotes 20 Has. Sobre Ruta 40 y Manuel A. Saez
- Lote 4 Has. Sobre callejón Morales y Aguado

Contacto: (C) +54 9 (261) 622 1456

#### BUENOS AIRES



#### LOTE

Ruta 2 - km 64,5 La Plata

(Entre calle 84 y 90. Cno. a Mar del Plata)

Lote 92 Has.

Colindante Área 60, Miralagos y Campos de Roca.

Contacto: (L) +54 9 (222) 357 4986

Contacto

Tel.: +54 9 (351) 3 791 069 +54 9 (351) 6 414 335 Rodríguez del Busto 4086 Córdoba.

Comercializa y financia:



www.grupodinosaurio.com

Créditos U.V.A. hasta U\$S 250.000 otorgados por:



Autorizado por el BCRA

La cúpula del partido en PBA quedó acéfala. La movida del ex presidente para aislar a la ministra de Milei.

# Traiciones entre Macri y Bullrich, y la foto que hizo estallar la interna del PRO bonaerense

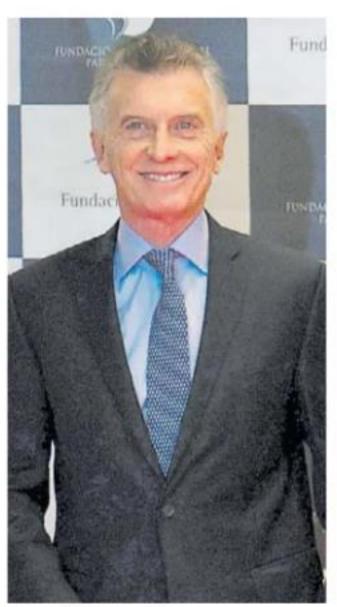





Patricia Bullrich.



Cristian Ritondo.

Ford Argentina S.C.A. convoca a realizar la presente campaña preventiva de seguridad a los poseedores de vehículos Ford Ranger año modelo 2024, cuyos números de chasis se encuentren en los rangos indicados a continuación:



| Modelo | Origen    | Fecha de Fabricación    | Año Modelo | Últimos 8 dígitos del número de Chasis |
|--------|-----------|-------------------------|------------|----------------------------------------|
| Ranger | Argentina | 19/10/2022 a 08/03/2024 | 2024       | R**05229 a R**94488                    |

\* Los asteriscos representan letras y números aleatorios, el control deberá realizarse utilizando el primer digito, y los últimos 5 (del número de serie).

En los vehículos involucrados equipados con cámara frontal, podrían tener una grieta en la lámina interior del parabrisas, en el lugar donde está soldado un terminal eléctrico del sistema de calefacción del cristal en la zona de la cámara instalada junto al espejo retrovisor interior. Esta soldadura podría haberse realizado de forma que provoque una pequeña erosión en la superficie del cristal y, como consecuencia del uso del vehículo, se puede formar una grieta a partir de esta erosión.

El parabrisas es de vidrio laminado, es decir, está formado por dos láminas de vidrio -interna y externa al vehículo- separadas por una capa de plástico. Sólo la hoja interior del parabrisas (interna del vehículo) puede verse afectada. En caso de que el vehículo presente una grieta en el parabrisas, podría afectar la visibilidad, y en casos extremos aumentar la posibilidad de un accidente.

Si bien no se han registrado incidentes de este tipo en el mercado local, Ford, en su compromiso con la seguridad y calidad de sus productos procederá a la verificación de la presencia de una marca (marca blanca) al lado de la posición de soldadura de uno de los terminales eléctricos en el parabrisas y, si se ve esta marca (marca blanca), los concesionarios deben reemplazar el parabrisas. Este servicio deberá realizarse sin costo alguno para el cliente.

Por cualquier consulta, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente Ford, de lunes a viernes de 9 a 20 horas, por teléfono al 0800-888-3673, por mail a ateclien@ford.com o por WhatsApp al 11-3590-9236.

#### Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

Ya no hay vuelta atrás en la relación entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Lo que durante mucho tiempo fue una especie de enamoramiento político se rompió en pedazos a finales del año pasado, con la elección ya consumada y el PRO quedando como cabeza de una alianza electoral que naufragó en las presidenciales y vio convertirse presidente a Javier Milei.

Pero si hacía falta un quiebre definitivo se dio el jueves pasado, con una jugada de Macri, el actual jefe nacional del partido, que desairó

#### Mauricio Macri Expresidente y titular del PRO

Está a favor de apoyar a Milei, pero descarta la idea de Bullrich de fusionar al PRO con La Libertad Avanza.

#### Patricia Bullrich

Ministra de Seguridad

Cree que Macri quiere seguir siendo la figura omnipresente del PRO y que busca erosionar la investidura de Milei.

por completo a Bullrich y a sus aliados y que cerca de la ministra de Seguridad fue definida como un "golpe de Estado" a la conducción provincial del PRO.

Veinticuatro de los 33 dirigentes provinciales que integraban la mesa partidaria renunciaron al consejo directivo y aislaron a Daniela Reich, la senadora bonaerense que es esposa del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien hoy no sólo juega cerca de Bullrich sino también de Javier Milei, su ex compañero en la universidad.

Fue Macri quien en una reunión vía Zoom el martes convocó a sus espadas para comunicar esa decisión, motivada por una foto de Bullrich, Valenzuela y el armador mileísta en la Provincia, Sebastián Pareja, que le produjo malestar.

En el macrismo sienten que la ministra prioriza su gestión y su buena sintonía con Milei por encima de sus intereses partidarios y que está dispuesta a cerrar una sociedad con los libertarios que incluya la fusión del PRO con La Libertad Avanza, casi su absorción.

La cumbre virtual fue pensada a investidura espaldas del bullrichismo, de Patricia, pero también del diputado nacional Damián Arabia, el delfín que ella ubicó dentro de la conducción nacional del partido. Macri nebalotaje .

goció darle una vicepresidencia a Arabia y la otra a Soledad Martínez, la intendenta de Vicente López y aliada de Jorge Macri. En el Zoom que armó Macri estuvo Martínez, pero no Arabia. Una clara señal de que era una reunión para pocos.

Bullrich masticó bronca durante todo el fin de semana. Está totalmente abocada a la gestión y su principal foco está puesto allí: es una de las funcionarias con mejor imagen y su nombre circula entre los eventuales reemplazos del jefe de gabinete, Nicolás Posse, el día que Milei decida bajarle el pulgar.

Pero el PRO no le es ajeno y por eso insistirá con la idea de lanzar hacia 2025 un espacio que combine a un sector del partido con los libertarios. "Patricia siente que en un mano a mano con Macri ella lo gana 70/30", relata un allegado que conoce bien de cerca la interna porque habla con ambos. Esa relación de fuerzas, cree la ministra, se daría en un eventual duelo si ambos fueran candidatos, pero también está convencida de que a nivel bonaerense la mejor manera de construir es cerca de Milei.

Es en suelo bonaerense donde el abanico de posibles candidatos para diputado nacional el año que viene se amplía, si bien el candidato de fierro para Milei parece ser hoy José Luis Espert. Desde el PRO siempre surgen los nombres de Diego Santilli, Néstor Grindetti y Cristian Ritondo, todos con diálogo con Milei, aunque Valenzuela va ganando peso a partir de esa alianza que activó con Pareja. Por eso la discusión por el liderazgo bonaerense del PRO no es anecdótica.

Reich, la esposa de Valenzuela, tiene mandato vigente hasta 2026, pero sin un tercio del consejo siendo parte de su gestión, la conducción del partido queda acéfala. Es ahí donde juega un rol clave Ritondo, a quien Macri le prometió la conducción del partido y que, quedó demostrado el jueves, cuenta con un aval que incluye no sólo a los halcones tradicionales, sino también a un sector del larretismo. Un PRO unido, decidido a jugar en esa interna contra Bullrich.

Macri cree en que hay que respaldar al gobierno de Milei y apoyó ayer de manera explícita el proyecto de Ley de Bases que tiene que definir el Senado. Está a favor de integrar con dirigentes propios los equipos de Gobierno y, quizás, de establecer alianzas electorales. Pero descarta completamente fusionar los partidos en los términos que pretende Bullrich.

Al ex presidente, aseguran quienes lo conocen, se le acabó la paciencia con la ministra. Bullrich
cree que Macri quiere seguir siendo la figura omnipresente del partido y que se propone erosionar la
investidura de Milei. Y sobre todo,
que es el principal responsable de
la interna con Rodríguez Larreta
en 2023, que partió al partido y llevó a Bullrich a quedar afuera del

El País CLARIN - LUNES 27 DE MAYO DE 2024

# Guiños entre gobernadores del PRO, la UCR y el PJ: miran al 2025

El cordobés Llaryora sumó a intendentes que en las elecciones ganaron con JxC. Cuál es la estrategia en los contactos entre Kicillof, Torres y Pullaro.

#### Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

La elección de Javier Milei como presidente el año pasado cambió por primera vez en democracia la relación entre el Ejecutivo y las provincias desde un punto. Nunca antes un presidente había llegado al poder sin tener ningún representante propio entre los gobernadores. Es el caso de Milei, que gobierna desde diciembre un país repartido a nivel federal entre mandatarios que responden al peronismo, al radicalismo o al PRO.

En ese contexto, la buena sintonía que muestran los gobernadores trasciende la comunión que se ve frente a temáticas clásicas como reparto de fondos o coparticipación, y en los últimos días se empezaron a ver diferentes intercambios y guiños de un lado a otro, con reuniones y fotos cerradas entre jefes provinciales como el bonaerense Axel Kicillof (peronista K), el santafesino Maximiliano Pullaro (radical), el chubutense Ignacio Torres (macrista) y el cordobés Martín Llaryora (peronista no K).

El horizonte parece ser claro. Construir un armado local sólido de cara al electoral 2025 que incluya a referentes de diferentes sectores, incluso extrapartidarios, en buena parte porque los libertarios saldrán a la cancha con candidatos propios, a diferencia de lo que sucedió el año pasado, cuando Milei casi no tuvo representantes del espacio en las elecciones provinciales.

#### Llaryora suma radicales y PRO

Uno de los gobernadores que más activamente se viene moviendo de cara al año que viene es el cordobés Llaryora, en pos de construir un espacio mucho más amplio, no sólo con el peronismo cordobés tradicional, sino con referentes locales de Juntos por el Cambio.

La última semana, Llaryora dio un paso en ese sentido, sacándose una foto con una decena de intendentes que ganaron las elecciones el año pasado por la alianza opositora y ahora responden al gobernador del PJ, al que enfrentaron políticamente en ese momento.

Son 10 jefes municipales que ganaron elecciones bajo la alianza opositora y la UCR. Ahora adhieren al armado oficialista del gober-



Foto y polémica. El chubutense Ignacio Torres (PRO) con el bonaerense Axel Kicillof (PJ), días atrás.

tanda, pero habrá más que se irán", aseguraron a Clarín cerca de Llaryora.

#### Kicillof, con dialoguistas

En las últimas semanas, además, hubo una serie de fotos que protagonizó Kicillof que causaron sorpresa en el círculo rojo, en gran medida por la decisión del gobernador bonaerense de acercarse a mandatarios de Juntos por el Cambio, pero también por la jugada de estos de mostrarse cerca de quien es el principal referente del kirchnerismo duro detrás de la ex presidenta Cristina Fernández.

El miércoles pasado, coincidió en Rawson con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con quien firmó un convenio de asistencia sanitaria. La foto causó ruido, tanto dentro del kirchnerismo duro como en el PRO, donde el joven chubutense tiene una silla dentro del nuevo consejo partidario que preside Mauricio Macri. Pero no fue la única foto, porque el viernes Kicillof fue a Santa Fe a firmar otro convenio, pero de seguridad, con el gobernador radical Pullaro.

En el caso del bonaerense, la creencia es que está empezando a dar sus primeros pasos hacia 2027 nador peronista. "Es una primera (con escala en 2025) en pos de consolidarse como candidato nacional y también buscando que no se lo identifique (sólo) como un dirigente kirchnerista sino como un gobernador peronista de mayor amplitud ideológica.

Torres, en tanto, avanza en una estrategia de consolidar el grupo de gobernadores patagónicos, que está liderando. Pero en paralelo también intenta agregar nuevos sectores a su frente local "Despierta Chubut".

Respecto a la foto con Kicillof, la intención de Torres fue mostrar institucionalidad incluso con gobernadores de signo político diferente, "pero no más que eso", aseguran desde el entorno del chubutense.

Pullaro, por su parte, endureció en las últimas semanas su discurso contra el Gobierno, especialmente por los recortes a universidades y de los subsidios al transporte. Y no sólo se acercó a Kicillof para trabajar en conjunto en la lucha contra el narcotráfico.

También se sacó otra foto que generó molestias en un sector de sus votantes. Fue con Leandro Santoro, ex compañero de militancia radical, uno de sus mejores amigos en la política pero hoy dirigente de Unión por la Patria, por donde fue candidato a jefe de Gobierno porteño en 2023.

"La política me permitió conocer personas buenas y generosas que con el tiempo se convirtieron en parte de mi familia. Gracias Lean por los mates y por pasar un rato por casa", publicó Pullaro en su cuenta de Instagram.



# La fuerte disputa entre libertarios y macristas, y el rol de Karina Milei

EN FOCO



Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

Incioso y lógico entre Javier Milei y Mauricio Macri, cuya relación parecía indisoluble. La Libertad Avanza y el PRO han comenzado a disputarse el mismo electorado. Todos los relevamientos arrojan que el votante duro macrista adopta al Gobierno libertario como propio, sumado al fuerte respaldo que tuvieron los proyectos de ley del oficialismo en la Cámara de Diputados, a partir de los alineamientos de las principales espadas del PRO como Cristian Ritondo, Diego Santilli o María Eugenia Vidal.

Tal como adelantó Clarín, Karina Milei, la encargada del armado nacional junto a Lule Menem y Martín Menem, ha salido a afiliar seguidores en distintos puntos del país. Algunos, ya se animan a hablar de "karinismo". No fue casual que el primer punto elegido para sumar voluntades fuera la Ciudad, territorio macrista, tanto el mes pasado en un encuentro con la hermana del Presidente en Palermo como en el reciente acto de Milei en el Luna Park, que contaba con mesas de afiliaciones en la entrada.

El reclutamiento de seguidores también desembarcó en otros lugares. En **Paraná, Entre Ríos**, se instalaron mesas a principios de mes, donde uno de los referentes es Andrés Laumann, quien ya fuera candidato a intendente de la capital entrerriana con una campaña disruptiva, vestido de

#### La Libertad Avanza inició una campaña de afiliación en Ciudad, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

Batman. Lo mismo ocurrió dos semanas atrás en la capital santafesina y en Rosario, donde a Karina Milei la esperaban con una bandera que rezaba "Santa Fe es del Jefe". Pero no solo ocurre en los centros urbanos. Por ejemplo, en las principales plazas de ciudades cordobesas como Alta Gracia o Río Cuarto, la convocatoria es la misma.

El primer llamado de atención de la pelea entre libertarios y macristas ocurrió en territorio bonaerense. Como era de esperar, de la mano de Sebastián Pareja, Patricia Bullrich intenta avanzar en la alianza entre LLA y PRO en la provincia, donde ya está anotado José Luis Espert, con la venia de Milei, para la carrera a la gobernación 2027. Aunque Santilli también mantiene esa aspiración que le fue esquiva en 2023.

En línea con la idea de Bullrich, la titular del PRO provincial es Daniela Reich, esposa de Diego Valenzuela y alineado con la ministra de Seguridad. ¿Qué pasó? Macri ordenó que renunciarán 24 de los 33 miem-



Pelea. Los libertarios de Milei y el PRO de Macri pelean por el mismo electorado.

bros de la mesa provincial para forzar el alejamiento de Reich y que en su lugar, asuma un amarillo puro, Cristian Ritondo. Nada de alianzas.

En simultáneo, aunque nadie lo admite, hubo gestos desde el Gobierno que provocaron un fuerte enojo en las huestes macristas. Ocurrió con la reciente denuncia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre presuntos pagos irregulares por \$600 millones que habría hecho el área de Trabajo a través de la asociación civil Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CED-YAT), entre 2017 y 2019, gestión Macri. En ese período los responsables de Trabajo eran Jorge Triaca y Lucas Fernández Aparicio.

El macrismo lo interpreta como la necesidad de Pettovello de denunciar lo que sea, aún a costa de dañar la relación que tienen Milei y Macri. Pero también la vía libre de la Casa Rosada para meter a todos los referentes en la misma bolsa y que La Libertad Avanza pueda ir **cooptando** dirigentes del PRO, sin tener que negociar nada a nivel de cúpulas.

"Pettovello actúa como una productora periodística que va buscando títulos sin medir consecuencias", asegura uno de los dirigentes del grupo de paladar negro que rodea a Mauricio Macri.

Advierten que la funcionaria estrella de Milei, a quien ha elogiado en varias oportunidades por sus denuncias de corrupción, "ha logrado muy poco porque no hay ex funcionarios presos y en lugar de estar armando programas de capacitación para convertir los planes en empleos, tira tiros para todos lados".

Hay dos síntomas que preocupan en el espacio amarillo. Por un lado la mala relación que atraviesan Macri y Bullrich; el segundo, la creación de un partido nacional del Gobierno que coincide con que muchos macristas se están mimetizando con los libertarios. Del acto en el Luna Park, un asistente salió impresionado por la cantidad de dirigentes del PRO, muchos de ellos menos conocidos, que estaban sentados esperando al discurso de Milei.

Conceptualmente, acerca del camino a seguir, aseguran que la relación entre Milei y Macri está intacta, y en ese estado se inscribe su tuit de este domingo pidiendo votar la Ley Bases. Pero lo que está mal para el ex presidente, es no haber podido incorporar a su gente al Gobierno. De todas maneras, Macri considera que tarde o temprano, Milei recurrirá a él.

"Esto es continuidad o cambio. Son muchos los nuestros que se acercan al Gobierno. Es una locura adelantar definiciones de la orientación del PRO ahora, es una discusión que hay que darla el año que viene, el de la elección", apunta un legislador macrista.

Sin embargo, nadie entre los macristas más afines al Gobierno abona la idea de que un posible cambio en el Gabinete, a partir de la salida de Nicolás Posse, genere la incorporación de un funcionario del PRO a la Rosada. Apuntan que Milei debe transcurrir su primer año en un estado de "pureza" con su equipo, y recién en 2025 plantear una apertura.

Salvo su entorno, **son contados los que** apuestan a la continuidad de Posse. El Jefe de Gabinete había ganado poder a partir de una estructura de funcionarios en áreas clave, algunos con cargo y otros no, que le reportaban. Desde Silvestre Sívori en la es-

#### Entre los dirigentes más cercanos a Macri hay enojo por las denuncias de Pettovello.

tratégica Agencia de Inteligencia Federal; Jorge Antelo en la Secretaría de Estrategia del Ministerio de Defensa; Julio Cordero, primero como asesor externo y luego como secretario de Trabajo; o bien Mario Lugones, una suerte de ministro de Salud en las sombras manejando los hilos de la cartera de Mario Russo.

Cuesta creer que alguien a quien Milei conoce hace más de 20 años de la Corporación América, y en quien depositaba toda su confianza, de un día para el otro se convierta en el primer ministro que renunciaría. Se especula que el motivo está relacionado con el fallido aumento de los sueldos de funcionarios y con el hecho de que a seis meses de asumir el Gobierno aún no tiene una sola ley aprobada. Otras versiones, en cambio, dan cuenta del **enojo de Karina Milei** a partir de descubrir una situación que le cayó muy mal. Nadie lo confirma, pero debería ser **un motivo demasiado contundente como para soltarle la mano.** 

# A Pettovello le llueven renuncias y suma críticas por la gestión

En solo cinco meses se fueron 14 funcionarios con cargos medios y altos. La ministra, de todos modos, cuenta con un fuerte apoyo presidencial.

#### **Emiliano Russo**

erusso@clarin.com

La reciente salida de la subsecretaría de Trabajo, Liliana Archimbal, se sumó a la ola de deserciones del plantel de funcionarios de Capital Humano. Desde la asunción de Sandra Pettovello van 14. Si bien la "amiga del Presidente" se encuentra blindada ante el eventual recambio ministerial que prohijaba el postergado "Pacto de Mayo", su actuación al frente del superministerio gatilla críticas internas y de aliados cercanos al proyecto libertario que desde el 10 de diciembre conduce la Casa Rosada.

En la previa a la masiva marcha universitaria del 23 de abril pasado, había renunciado el número 2 del ministerio, Maximiliano Kezceli, en los papeles director de asuntos legales pero que tenía influencia en distintas áreas. Pero en el despido de la funcionaria de la cartera laboral influyó la propia Pettovello. Se trataba de una técnica de carrera que había sido promovida tras el desembarco del ex Techint Julio Cordero al frente de la Secretaría.

La medida la habría tomado la egresada de la tecnicatura de la Universidad Austral por la filtración del pasado sindical del vocero presiden-



Con respaldo. Pettovello es considerada clave por Milei. JUANO TESONE

cial, Manuel Adorni, que integró la lista del frustrado sindicato de deliverys. "Es una muestra más de la caza de brujas que hay en el ministerio. Siempre se busca un chivo expiatorio para la no gestión", remarca una fuente vinculada a la cartera laboral.

En los hechos, la salida de Archimbal representó la tercera consecutiva en la cartera laboral en poco más de cinco meses de administración. Ocupaba el segundo cargo en importancia del área, tras los desplazamientos de Horacio Pitrau y Mariana Hortal Sueldo, dos referentes cercanos al ex ministro de Trabajo macrista Jorge Triaca, que acompañaron la breve gestión de Omar Yasín, uno de los chivos expiatorios del escándalo por el aumento de sueldos a los altos funcionarios de febrero pasado. Hacía dos semanas, en tanto, había renunciado el subsecretario de Empleo, Luis Palomino.

Las críticas internas y de los aliados del PRO contra Pettovello vienen acumulándose. Uno de los más recurrentes cuestionamientos refiere a las demoras en las designaciones y una avanzada de denuncias judiciales que, más allá de intentar esclarecer políticas poco transparentes de gestiones anteriores, buscaría enmascarar la falta de gestión.

Se perciben demoras en la capacitación y formación de los beneficiarios de planes tras la división del Potenciar Trabajo y resultó notoria la falta de previsión del conflicto con las universidades. También se cuestiona internamente el "fuerte carácter" de la funcionaria y la falta de "muñeca política" para sortear las recurrentes crisis en la gestión.

En un sector del oficialismo tratan de exculpar a Pettovello aduciendo que el superministerio **sufre la escasez de recursos** por decisión del ministro **Luis "Toto" Caputo** -alias "chanchito de yeso-" y por los roces con el vilipendiado jefe de Gabinete, Nicolás Posse, cuya continuidad en el puesto fue puesta en duda en las últimas horas.

Es que detrás de la idea de Milei de

firmar un Pacto de Mayo con los gobernadores, estaba la posibilidad de "relanzar" el gabinete. Si bien ese acuerdo quedó postergado por las demoras en la sanción de la ley Bases y el capítulo fiscal, ganan fuerza las versiones sobre eventuales cambios en el equipo de gobierno, una recomendación que el asesor Santiago Caputo le habría dado al jefe de Estado.

Pero Pettovello se encuentra al margen de cualquier especulación. Cuenta con el aval de su amigo presidente, quien incluso dispuso que tenga oficinas en Olivos a las que visita cada vez con menos asiduidad producto de las fricciones registradas en Capital Humano.

En el superministerio aducen que, tras las últimas deserciones, quedó más ordenado Niñez y Familia. Su titular, **Pablo de la Torre**, había presentado al menos dos veces la renuncia a la ministra pero luego aceptó continuar y en las últimas semanas logró incorporar dirigentes de su confianza.

En Educación sigue **Carlos Torren- dell,** un especialista en el área que debió afrontar la asonada de los decanos por los recortes presupuestarios. Finalmente en los últimos días el Gobierno aceptó girar recursos a las casas de altos estudios.

Uno de los responsables de la comunicación ministerial, Fernando Szereszevsky, también fue blanco en las últimas horas del "fuego amigo". Es que un dirigente bonaerense alertó sobre el vínculo del exmanager de Charly García con el Mercado Central, donde llegó a ser "gerente" durante la primera presidencia de Cristina Kirchner.

Ahora, la calificada fuente consultada, lo vincula con el titular del organismo emplazado en Tapiales, Fabián Miguelez. "A Miguelez lo denunciaron cuando estaba en el gobierno de Macri pero ahora le calza la misma acusación que le hacen a (Emilio) Pérsico, que atendía los dos lados del mostrador, porque supo tener una empresa que comercializaba frutas y verduras", recordó.

#### LA DENUNCIANTE DE ESPINOZA POR ABUSO SEXUAL

#### Melody Rakauskas: "Tengo miedo de que me maten"

Melody Jacqueline Rakauskas, la mujer que denunció a Fernando Espinoza por abuso sexual, causa en la cual el intendente de La Matanza fue procesado, aseguró que tiene miedo de que la maten y criticó a Axel Kicillof por el acto que encabezó con el líder matancero apenas horas después de que conocerse el dictamen.

En declaraciones a LN+, relató que "me costó horrores denunciar. Amenazas de muerte. Me dijeron que tenía los días contados", añadió sobre el ataque que denunció sufrir en su propio domicilio por parte del intendente del PJ.

La víctima sostuvo que ante la

denuncia presentada y por la cual la Justicia ya procesó a Espinoza, el municipio "tratará de defenderse con mentiras". "Desmienten todo lo que sufrí y me costó denunciar", se quejó.

Rakauskas relató que conoció a Espinoza por intermedio de su ex pareja, Gustavo Cilia.

La denunciante dijo que Cilia la presionaba "para que le acepte una cena a Espinoza. Nunca lo contradecía". "Parecía que lo estaba probando y me sentía en el medio de dos personas con poder", añadió. Cuando le preguntaron si sintió que su entonces pareja la entregó a Espinoza, la modelo se quebró. "Obvio", dijo.

#### PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES JUZGADO DE FAMILIA N°2 DE MORÓN Búsqueda de familia para Nazareno

Postulantes a guarda con fines de adopción, y/o personas que quieran ofrecerse como referentes afectivos, tutores o figuras análogas de cuidado para Nazareno, nacida el día 22 de enero de 2019.

Consultas e información:
- Sección Convocatoría Pública de Postulantes, en:
http://adopciones.scba.gov.ar/AltaFormularioConvocatorías.aspx
(Ref. 30950)

Juzgado de Familia N°2 de Morón, calle Almirante Brown y Colón. Email: juzfam2-mo@jusbuenosaires.gov.ar o al Registro Central de Aspirantes a Guardas con fines de Adopción a los números: (0221) 410-4400, int. 42897 / 56037 o al mail: regcentraladopcion@scba.gov.ar.

> Nuevas ofertas, todos los días

Clasificados



El País 14 CLARIN - LUNES 27 DE MAYO DE 2024

# Sin Posse y con Caputo, Milei viaja hoy otra vez al exterior

El Presidente y el ministro de Economía van al Silicon Valley. Buscan inversiones de las grandes tecnológicas. La situación del jefe de Gabinete.

#### Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

Luis Caputo esquivó por ahora las tensiones que sacuden al Gobierno y sigue sumando porotos en la cúspide de las Fuerzas del Cielo. Después de que el Presidente lo elogiara durante el acto del 25 de Mayo e ignorara a Nicolás Posse, Javier Milei se lo llevará a una misión a Estados Unidos en busca de inversiones de las grandes tecnológicas. La comitiva partirá este lunes por la noche y será el séptimo viaje al exterior que encabeza el mandatario.

La novedad esta vez es que el jefe de Gabinete no será de la partida. En medio de versiones sobre su desplazamiento, Nicolás Posse que siempre acompañó a Milei en sus viajes a EE.UU. se queda en Buenos Aires. El de mañana será el cuarto viaje del Presidente a Estados Unidos, el primero sin Posse. Desde el entorno del jefe de Gabinete señalaron que "nunca estuvo planificado que fuera a San Francisco".

Caputo se sumó a la gira en medio de señales mixtas en la economía. Por un lado, varias consultoras estiman una inflación menor al 5% en mayo (Econométrica, 4,4%; EcoGo, 4,6%; Fiel, 4,8%; LCG entre 5 y 6% y Econviews, 7%). Luego del 8,8% en abril, observan una menor emisión monetaria por el ajuste fiscal, un freno en la liberación de precios con la suspensión de suba de tarifas y una desacele-



El ministro rock star. Luis Caputo, el sábado, durante las celebraciones patrias en Córdoba. JUANO TESONE

ración de los alimentos por el derrumbe del consumo.

El equipo económico, por otra parte, encendió una luz de alerta después la peor semana para los bonos en dólares y la corrida de los dólares paralelos, que cerraron la semana pasada con subas del 14% en promedio por una menor oferta de divisas y la baja de tasas. "Se fueron de mambo", explicó en una

charla con Cohen el economista Ricardo Arriazu, Mientras tanto, el FMI aún no definió cuándo desembolsará US\$ 800 millones por la aprobación de la octava revisión.

En ese marco, el Presidente viajará para reunirse con el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, y asistir el 30 del mayo a una cumbre en Silicon Valley, en San Francisco para verse con representantes de OpenAI, **PARA TENER EN CUENTA** 

4,4%

sería la inflación de mayo de acuerdo a la consultora Econométrica. Otras hablan de 7% como Econviews, pero en todo caso inferior al 8,8% que arrojó el índice de marzo.

Apple, Google de Alphabet, entre otras compañías líderes. También se prevé una nueva reunión con Elon Musk, el dueño de Tesla con quien Milei ya se reunió dos veces. "El Gobierno trabaja para que confien y vengan a invertir", señalaron fuentes oficiales.

El Ejecutivo ya mantuvo 14 reuniones con los representantes de las tecnológicas en Buenos Aires: cuatro con Meta y sus controladas (Facebook, Instagram y Whatsapp), seis con Google y cuatro con Amazon web services. Las firmas tienen interés en ofrecer sus herramientas de inteligencia artificial, servicios en la nube y acelerar la "modernización" del Estado, un capítulo clave de la Ley Bases con el que Milei apuesta a atraer inversiones, aunque aún enfrenta escollos.

El viaje fue organizado por el consejo de asesores económicos, presidido por Damian Reidel, quien vivió en Estados Unidos y también será de la partida. Milei anunció en su acto del Luna Park que su próximo libro lo escribirá con el físico, economista e investigador de Harvard. Reidel fue candidato a ocupar el Banco Central, pero finalmente no asumió por algunas diferencias con Caputo y su puesto lo ocupó Santiago Bausili, socio del ministro de Economía.

El asesor económico del Presidente discrepaba en el plan para eliminar la "bomba" de las Leliq y con la intención de endeudarse en dólares para gestionar la deuda en pesos. En el primer caso, se licuaron pasivos en lugar de rescatarlos con bonos y, en el otro, se creó el bono para importadores y empresas (Bopreal). Reidel se incorporó al círculo de confianza presidencial de la mano de Federico Sturzenegger, de quien fue vice segundo del Central durante la gestión de Mauricio Macri. El extitular del BCRA volvió a ganar protagonismo en los últimos días desde que Milei anunció que revisará los ministerios. "Sturzenegger entra como ministro", dijo el Presidente. ■

### Se habla de su salida, pero el jefe de Gabinete tiene agenda plena

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, iniciará una de las semanas más duras en su gestión. Pondrá en marcha una agenda cargada de actividades en medio de la crisis que lo dejó en el ojo de la tormenta ante los rumores de su posible salida y su aparente distanciamiento con el Presidente, quien emprenderá este lunes por la noche su cuarto viaje a Estados Unidos, sin convocar en esta ocasión a quien fuera uno de sus hombres de máxima confianza.

En ese marco, fuentes cercanas al funcionario aseguraron que a Los Ángeles para seducir a los in-

"mañana almuerza como todos los lunes con Toto Caputo", un encuentro que por el momento no fue confirmado por el Palacio de Hacienda. La invitación en Casa Rosada tendría lugar antes de la partida del ministro de Economía rumbo a San Francisco para acompañar a Javier Milei en busca de inversiones de las grandes empresas tecnológicas.

El viaje marcará así una fuerte diferencia con las dos últimas misiones a Estados Unidos. A principio de mes, Posse acompañó a Caputo versores del Instituto Milken y la semana pasada fue a Washington con la canciller Diana Mondino para reunirse con el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen y algunos empresarios.

La visita generó expectativas ya que tuvo un perfil más político después de la misión del equipo de Ca-

Posse almorzaría hoy con Luis Caputo, pero no fue confirmado.

puto que cerró la octava revisión de metas para intentar destrabar un desembolso de US\$ 800 millones. Sin embargo, lo que trascendió luego desde la embajada de EE.UU fueron críticas a las "barreras" que siguen existiendo para la inversión extranjera como el cepo cambiario y la ausencia de un marco legal predecible, ante la incertidumbre en torno a la Ley Bases.

La agenda de Posse continuará el martes con la reunión de gabinete, y el jueves asistirá con el ministro de Defensa, Luis Petri, para recibir en Mar del Plata al Portaaviones George Washington. En la semana seguirán las reuniones con empresas del Estado para monitorear sus planes de saneamiento, paso previo para privatizar Aerolíneas Argentinas, AySA o Correo Argentino, donde vienen recortándo- cambio de gabinete", deslizaron. ■

se gastos y en algunos casos efectuando despidos.

Desde el inicio de la gestión, el jefe de Gabinete fue apuntado como el cerebro de la reforma del Estado. un plan que incluyó la reducción de los ministerios y el despido hasta ahora de 14.000 empleados públicos. En su presentación reciente en el Congreso, informó que no los indemnizará. Pero ahora Federico Sturzenegger, a quien Milei designó como el "próximo ministro", avanza también sobre la "modernización" del Estado.

Las tensiones crecieron a partir de la ausencia de Posse en el acto del Luna Park y la frialdad del Presidente con el ministro en los actos del 25 de Mayo en Córdoba. "Son más rumores que otra cosa, que Milei no lo salude no implica un









El ex titular del BCRA dice que el Gobierno tiene que tomar otras medidas. Y que no pudo evitar el desplome de la economía.

# Blejer: "Milei tiene razón en evitar una devaluación y en no desarmar velozmente el cepo"



Similitudes. El ex presidente del BCRA y ex directivo del FMI, Mario Blejer. En su visión hace falta un gobierno de coalición.



#### Juan Manuel Barca

jbarca @clarin.com

ario Blejer repasa sobre la mesa de su living un resumen de las noticias económicas más importantes de la semana. Con 75 años, el ex titular del Banco Central durante la crisis del 2002 está sorprendido con el recorte del déficit y la baja de la inflación desde la asunción de Javier Milei. En medio de la suba del dólar y a contracorriente de sus pares, cree que el Presidente "tiene razón" en evitar una devaluación y un rápido desarme del cepo.

Dos décadas después de su paso por el FMI y la transición entre Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, ve algunas similitudes, aunque piensa que la dolarización "no vale la pena". También advierte fallas en el plan de ajuste, por lo cual "no podés llegar a un nuevo equilibrio con 50% de pobreza y cortes de calles", y ante un nuevo freno de la Ley Bases asegura que hace falta un "gobierno de coalición".

#### Milei asegura que no hay atraso cambiario, ¿es así?

- No puede negar de que el dólar se movió menos que los salarios. Y está la discusión desde cuándo se mide. Si es desde el principio del primer gobierno de Kirchner hasta ahora, es muy difícil ver una tendencia. Históricamente no hay tasa de equilibrio.

#### - Entonces, ¿tiene razón?

- Si tomamos el periodo de Milei, se creó un atraso. El dólar subió por detrás de la inflación y los salarios, el valor del dólar bajó en Argentina y la inflación en dólares aumentó. Es menos competitivo de lo que era antes, hubo atraso cambiario en todas las crisis. Ahora, si para salir de eso tenés que devaluar, Milei tiene razón en que no vas a resolver el problema devaluando. Resolvés el atraso del dólar, pero vas a tener más inflación, las expectativas dadas vueltas y vas a mostrar el fracaso de tu programa. La desventaja no es el dólar, sino que sos menos competitivo, es lo que busca corregir la Ley Bases.

#### -¿Y tampoco hace falta acelerar el deslizamiento del dólar?

- No, porque la tendencia de la inflación seguirá siendo a la baja y se acercará al 2% del crawling peg. La Argentina tiene un tipo de cambio real mal diseñado. Solamente para empezar a corregir distorsiones hacía falta un paquete de 600 leyes, una barbaridad. Pero el dólar no es el único problema. Los que dicen que no hay que devaluar tienen que decir que van a ganar competitividad mejorando el costo del capital, el costo de contratar trabajo, la calidad del producto. No digo que no hay atraso, sino que no se resuelve solo devaluando.

### - El Gobierno dice que falta para levantar el cepo...

- Si dicen que el dólar está en equilibrio o atienden los desequilibrios sin crear una crisis, se puede proponer un plan que libere el mercado de divisas. Sin cepo habrá más importaciones y giro de utilidades que hoy están controlados. Pero no se va a resolver la falta de competitividad. Y con los sindicatos y el Congreso, hacer cambios es difícil. Tenían una propuesta de cambio seria y tuvieron que desarmarla en pedacitos.

#### -¿No hay que levantar el cepo entonces?

- Hay que seguir interviniendo en el mercado cambiario porque un problema monetario heredado y con el cepo es más fácil de sobrellevar. No digo que no hay que sacar el cepo, deben hacerlo con cuidado.

#### En el 2002, ustedes devaluaron y después la pobreza llegó al 52%. ¿Ve similitudes con la situación actual?

- Si, pero había mucho desempleo. Es muy parecido en que faltaba equilibrio en los mercados y estaba la posibilidad de un colapso. Aunque mucho peor porque tenías una crisis bancaria que ahora no hay y necesitabas el corralito porque si no los bancos quebraban. Pero no lo pusimos nosotros, yo llegué al Banco Central y ya estaba el corralito. Yo era vicepresidente, pero nadie me preguntó nada, lo hizo Cavallo. Entonces teníamos que sacar el corralito antes de hacer una corrección de lago plazo. Ahora, es distinto. Por más que Milei diga otra cosa, el Banco Central nunca sufrió iliquidez. Muchas veces se lo piensa como un banco comercial. En lo formal puede quebrar si tiene más obligaciones que activos, pero en la práctica puede crear sus propios activos, que es la credibilidad.

### Entonces, el Banco Central que recibió Milei no estaba quebrado...

- Había un capital negativo, pero eso no importa porque tiene capacidad de emitir sus propios pasivos. A menos que deje de circular la moneda. Si pasa eso, el Banco Central está en apuros. Ni en las peores hiperinflaciones la gente no quiso aceptar el dinero. Los alemanes en la hiperinflación todos los días te sellaban tres ceros más en los billetes porque la gente los necesitaba.



Tenés que seguir interviniendo sobre el mercado cambiario porque tenés un problema monetario heredado y con el cepo es más fácil de sobrellevar".

#### - La inflación bajó al 8,8% en abril, ¿era para festejarlo como un "gol"?

-Si vas perdiendo 6 a 0 y haces 2 goles, estás contento, pero no es para celebrar porque vas perdiendo. Es mejor observar la inflación núcleo, que no incluye la energía, las cosas que tienen precios fijos y que el mercado no determina su precio. Si quieres evaluar la política antiinflacionaria, es más importante mirar la variable que se relaciona directamente con la política monetaria y fiscal. Esa es la núcleo e indica que estás recuperando el equilibrio.

#### -¿Cuál es la explicación?

 El gobierno tomó medidas inéditas: bajar la emisión monetaria, controlar el déficit fiscal. Creó mejores expectativas.

#### Eso parece un shock recesivo que reduce la actividad, el consumo, la inversión y los precios...

- Si cortás el déficit y la emisión monetaria, la inflación va a bajar. Pero el costo del ajuste es muy alto porque no pudiste evitar el desplome. La transición tiene que ser menos costosa. Hay que llegar a acuerdos con empresas y sectores. ■

El País CLARIN - LUNES 27 DE MAYO DE 2024

# Tras la suba del dólar esperan volatilidad y no una disparada

El tipo de cambio se despertó la semana pasada después de una larga siesta. Y trepó 12% en las últimas cinco ruedas. Los factores que limitan el alza.



Reacomodamiento. El mercado mira a Bausili, titular del BCRA.

#### Dólar



Fuente Datos del mercado

#### Ana Clara Pedotti

apedotti@clarin.com

El ruido cambiario volvió a hacerse presente la semana pasada y el dólar paralelo llegó a trepar más de 12% en las últimas cinco ruedas. Pese al sacudón, en la City creen que la suba encontrará un techo y que la brecha, que volvió a tocar el 40%, no tenderá a espiralizarse. El sacudón cambiario sorprendió al Gobierno y al mercado luego de largas semanas de tranquilidad.

Aunque coqueteó con alcanzar los \$ 1.300, en las últimas dos ruedas de la semana tanto el dólar blue como las cotizaciones financieras se desinflaron para volver al escalón de los \$ 1.220 en el caso del billete en la calle y los \$1.235 y \$1.205, en el caso del MEP y el contado con liquidación. De todas formas, en la

City esperan que la suba "se autolimite", aunque reconocen que la volatilidad volverá a las ruedas.

El economista Fernando Marull. afirmó que el alza del tipo de cambio paralelo se debió más a un "reacomodamiento" del mercado que a la "falta de dólares". Entre los factores que impulsaron el movimiento alcista, Marull destacó la combinación de del derrumbe de las tasas de interés en pesos, la

percepción de algunos sectores de que la economía argentina "está cara en dólares" y el ruido político por la falta de avance con la Ley Bases.

"A diferencia de lo que pasaba en el Gobierno anterior, hoy la apuesta es que "las fuerzas del mercado" (no "del Cielo") actúen: apuesta al Blend 80/20; a las tasas más altas de Lecap; a La Ley Bases y al orden macro (superávit fiscal, menos pesos y más reservas en el banco central). Y hasta le sirve un dólar mas alto para aumentar el Blend. No mucho más, pero sin intervenir", aseguró Marull, quien advirtió que se trata de una "jugada arriesgada, pero es la nueva normalidad".

En Delphos afirmaron que "las posibilidades de suba de los tipos de cambios paralelos serían limitadas con mayores chances de estabilización cerca de los niveles actuales". Sin embargo, señalaron su preocupación por el empeoramiento de otras variables en el frente financiero, sobre todo el precio de los bonos en dólares y un sostenido repunte del riesgo país.

En este sentido, afirmaron: "Los fundamentos macroeconómicos no avalan una escapada mayor del CCL, pero no logran contrapesar el incremento de la incertidumbre. Se necesitarían nuevos drivers positivos (aprobación de la Ley Bases, mayor liquidación de divisas, mejora del clima externo, etc.) para catalizar un movimiento más favorable a los activos argentinos".

Si bien el Gobierno descartó la posibilidad de intervenir en el mercado cambiario para frenar la suba del dólar, en la City creen que el rol del equipo económico es clave para limitar cualquier tipo de corrida. En el Grupo IEB aseguraron que el "ancla fiscal" sostendrá su peso frente a la presión cambiaria.

"El gobierno continúa presentando buenos resultados por el lado fiscal, cumpliendo con su promesa de campaña. La semana pasada el Ministerio de Economía confirmó el superávit financiero de abril, acumulando cuatro meses consecutivos con dicho logro, y el ministro de Economía ya se adelantó al resultado de mayo asegurando que el superávit continuará", dijeron y añadieron: "Más allá del rol de las bajas de tasas en los movimientos recientes de los dólares, el BCRA viene haciendo un gran trabajo en el saneamiento de su balance".

### Por la crisis, el tipo de cambio no impactaría en los precios

#### Natalia Muscatelli

nmuscatelli@clarin.com

En los últimos días la disparada de los dólares financieros (que finalmente terminaron la semana acomodándose más cerca de los \$1.200 que de los \$ 1.300), sembró dudas sobre su impacto en la inflación. Los economistas vienen estimando que la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) -de mayo-promediará un alza del 5% en promedio, profundizando así la tendencia hacia la desaceleración, impulsada básicamente por la recesión económica.

ta de la consultora Map Economic & Business Advisors no cree que vaya a haber mucho impacto. "La recesión que hay arrasa con los aumentos de cualquier cosa, los números de marzo dan cuenta de eso y en abril también", con lo cual el margen de que esas variaciones del Contado con Liqui (CCL) y del dólar MEP impacten en los precios minoristas, "es muy escaso", señaló.

Según su visión, el principal problema que tienen las compañías es ver cómo hacen para desarmar posiciones, dado que los costos se financiaron con las precauciones que tomaron para enfrentar el Juan Pablo Ronderos, economis- cambio de Gobierno. Eso se ve en gran recesión, reafirmó.

#### Lorenzo Sigaut G. Consultora Equilibra

"Si hubiese impacto por la suba del dólar libre es probable que a la inflación le cueste seguir bajando".

que ya se está trasladando entre el 10% y 40% del costo final para el consumidor. Es decir, ya no hay mucho lugar para que sigan aumentando, básicamente por la

El economista sostiene que actualmente hay una mayor preocupación para ver cómo solucionan esos costos extra, que acarrean por la devaluación y por la incertidumbre en los cobros y los pagos. "Eso está cargado en los precios y ya prácticamente no hay casi margen de subas en ningún rubro", señaló. En especial en los alimentos, donde se registra un gran desplome de las ventas y, como si fuera poco, la apertura de las importaciones, achica las posibilidades de que los productores locales continúen aumentando los precios.

Según la visión del economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Eugenio Marí, "la suba de los tipos de cambio libres responde a la expansión de la base monetaria que se dio desde la semana pasada, en tándem con la baja de la tasa de política monetaria y la de los plazo fijo. Esta suba en la liquidez en moen el valor del peso que, donde más rápido se vio, fue en los mercados cambiarios libres", dice.

Pero advierte que "hacia adelante, lo más probable es que este exceso de liquidez se revierta, de la mano de la licitación de títulos del Tesoro de la semana que viene. Con esto, se volverían a absorber pesos y su valor se volvería a equilibrar, incluso bajando los tipos de cambio respecto a los valores de los últimos días", opinó. La previsión de la inflación de mayo, según esta fundación es en torno del 4,5%. Aunque en un escenario más conservador podría acercarse al 5%.

El economista a cargo de la consultora Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina cuenta que en su relevamiento, de la ultima semana, cerrada el miércoles pasado, no notó el impacto. Quedará por verse qué pasa en la siguiente. Piensa que tras postergar las subas tarifarias, la inneda nacional alimentó una caída flación de mayo cierra en 5%. ■

#### **Avant Premiere**

Los mandatarios presionan para que se coparticipe un impuesto, como había prometido Massa. El jefe de la UCR podría ser clave para que el Gobierno avance con la Ley Bases en el Congreso.

# Cheque de los gobernadores, Lousteau ayuda a Milei y otra embestida de los K





Ignacio Zuleta Periodista



### Vuelve la pelea por el reparto del cheque

También la política es una milonga de magnates, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones. El aviso presidencial de que terminará con el cepo y su hijo putativo, el impuesto PAIS, despertó células dormidas. Ese tributo es hoy el segundo en magnitud de recaudación y vence a fin de año. Que tenga fecha de vencimiento es hoy una quimera, pero les da contexto a otros movimientos para cubrir pérdidas.

La semana que pasó, la Oficina de Presupuesto del Congreso emitió un informe sobre el costo fiscal de un proyecto **para que el impuesto al cheque se coparticipe**. El 100% de ese tributo va hoy a la ANSES, mientras que el proyecto bajo estudio propone reducir esa afectación al 50%, integrando el restante 50% a la masa coparticipable.

La pelea por la coparticipación del impuesto al cheque ha sido un planteo de muchos gobernadores. El proyecto más trajinado es el que firmaron en diciembre pasado varios senadores. Entre ellos había dos que asumieron como gobernadores de sus provincias: Alberto Weretilnek e Ignacio Torres, de Río Negro y Chubut. Son del lote de mandatarios que se oponen a una reposición lisa y llana del impuesto a los salarios, que figura en el paquete de leyes que debe dictaminar este miércoles la cámara alta.

El proyecto tuvo 45 votos sobre los 47 que necesitaba para el debate. Votaron en contra

el radical Víctor Zimmerman, que había firmado la iniciativa en diciembre, y la senadora Andrea Cristina, que sucedió a Torres en la banca. Zimmerman dijo que prefería tratarlo en comisión. Cristina se disculpó.

### Plata para todos, menos los jubilados

El gobernador Torres, que representó a la Patagonia rebelde el jueves pasado ante el Papa Francisco, se enojó en aquel momento: "Esto no puede volver a pasar porque el proyecto de la coparticipación del impuesto al cheque es muy importante para Chubut". Torres sigue pensando lo mismo.

Cuando vuelva este lunes de su viaje se enterará de que el senador Ezequiel Atauche, presidente de la Comisión de Presupuesto, es quien pidió el informe que pone de nuevo en carrera la coparticipación del impuesto. Ese informe calcula que la modificación propuesta implicaría una pérdida de recursos para ANSES de 0,77% del PIB en 2024.

En contraste, verían incrementados sus recursos el Tesoro Nacional (0,30% del PIB), el conjunto de las provincias (0,45%), el Fondo de ATNs (0,01%) y el Poder Judicial de la Nación (0,01%). O sea, más plata para las provincias, pero también más para la Nación.

#### Promesas incumplidas

Coparticipar el cheque es una promesa in-

cumplida por el gobierno anterior a los mandatarios, que debía cubrir la pérdida por la baja del impuesto a las ganancias. Era un compromiso de Sergio Massa candidato, que no pudo cumplir. Sí le cumplió Massa a Milei, apenas le ganó, al asegurar mediante una resolución de la AFIP que el impuesto PAIS regiría hasta el fin de 2024.

Según algunos, hubo otros compromisos, como el que cerraron para que el Congreso no aprobase el presupuesto 2024. Milei asumió sin presupuesto, prorrogó el de 2023 y se liberó de las restricciones para disponer de las partidas. Es una de las herramientas que aplica para el ajustazo que le permite decir que tiene superávit fiscal.

#### Bordados en el Senado

La pirotecnia mileísta, tan atractiva para la TV que lo siguió en su periplo cordobés con más interés que a la cadena nacional, no alcanza para esconder las preocupaciones en el oficialismo y la oposición ante lo que pueda salir del Congreso en las próximas horas. Ya está dicho que el gobierno entrega todo lo que le piden con tal de que la ley de Bases y la reforma fiscal tenga dictamen este miércoles en el Senado.

El paquete es objeto de bordados legislativos de una fineza inusual. El oficialismo confía en que tendrá un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones del miércoles. Tiene los votos justos, porque en la integración de las comisiones el lote de "Los 39" senadores no cristinistas logró tener dos votos más en su favor.

Ese armado enojó a la bancada peronista de Mayans y es el motivo de que los dos bloques que tiene en la cámara hayan decidido que no darán quórum para ninguna comisión, ni el voto favorable para ningún proyecto del oficialismo. Con esos dos votos de ventaja y alguna picardía ingeniosa el gobierno puede logar la mayoría.

Lo ayudará que Martín Lousteau, del bloque radical, haya avisado que presenta dictamen propio. Si lo hace reducirá la base de cálculo para que el gobierno tenga mayoría. Es la capacidad que tienen los legisladores o los bloques "bisagra". Son los más valiosos en un país empatado. Es lo que vale una mano alzada, aunque sea a medias.

Lousteau, funámbulo, cobra por todos lados. Se diferencia del gobierno, pero le cumple al facilitarle el dictamen –se lo debe, porque la Nación volcó fondos en universidades como la UBA o Río Tercero–. Pero lo más importante es que se convierte en el árbitro de la cámara de Senadores.

#### Un martes difícil

El compromiso lo tiene oficialismo y oposición este martes en Diputados. Las comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda tienen que tratar varios proyectos vinculados con el financiamiento de la



Ignacio Torres Gobernador de Chubut

Lo había propuesto como senador y ahora insiste como gobernador: que el impuesto al cheque se coparticipe con las provincias.



Sergio Massa Ex ministro y ex candidato

En la campaña impulsó la baja de Ganancias y les sacó plata a los gobernadores. Había prometido devolverla, pero perdió la elección.

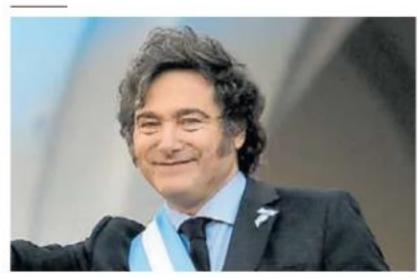

Javier Milei Presidente

Gracias a un acuerdo con Massa, asumió el gobierno sin presupuesto 2024 y eso le permite ahora manejar partidas a discreción.



Martín Lousteau Senador

Presentaría un dictamen propio por la Ley Bases y eso ayudaría al Gobierno a obtener uno de mayoría en las comisiones.

educación que la Nación le ha retirado a las provincias. La fecha se fijó al votarse, por 152 votos, un emplazamiento en la sesión especial del martes pasado.

Fue una derrota del gobierno, que lo último que necesita es que le pongan los temas de educación en la pantalla. Este emplazamiento salió **por la suma de votos de los bloques amigables y el cristinismo**. Rodrigo de Loredo, jefe del bloque radical, negoció con el cristinismo el quórum para aquella sesión del martes, a cambio de que se le pusiera día y hora a lo que se discutirá este martes.

El interés del peronismo, que tiene 99 bancas firmes, más las que le puede sumar la izquierda, es tener un dictamen que obligue al gobierno a reponer los dineros para mejorar los salarios de docentes de las provincias, que figuraban en el llamado FONID (Fondo de Incentivo Docente).

#### Otro capítulo de la batalla cultural

El gobierno cerró esa canilla apenas asumió y desde diciembre pasado no les envía una moneda. Para los gobernadores es un cañonazo, que se suma al recorte de otras partidas, y para el gobierno significaría un costo altísimo que pondría en peligro cualquier proyecto de mantener el déficit cero. Reponerlo, además, sería una derrota en la batalla cultural del oficialismo, que entiende que las asignaciones especiales del presupuesto son tóxicas y que la educación es una cuestión de las provincias.

Esos fondos vienen desde 1998, cuando el gobierno de Carlos Menem impuso, por ley, el impuesto docente que se alimentaba de los gravámenes a la venta de vehículos. Se identificaba el pago con una oblea que ya ha desaparecido. Hasta entonces, los gobiernos consideraban que la educación era una cuestión provincial.

Tanto era así, que la legendaria carpa blanca de los sindicatos docentes se instaló en la Plaza del Congreso, no en Plaza de Mayo. Significaba que el reclamo de ayuda federal era una presión sobre el Congreso y los gobernadores. Aquel impuesto fue letal para la administración de Fernando de la Rúa. Una de las primeras decisiones, apenas asumió, fue entregar a las provincias una suma que algunos calcularon en **USD 400 millones para que los sindicatos levantasen la carpa**.

A ese gasto, y al impuestazo de José Luis

Machinea, se le atribuye que aquella administración naciera ya quebrada. Bajo diversas formas, ese impuesto fue prorrogado año a año, dentro y fuera de los presupuestos.

#### "Poco defendible"

Rogelio Frigerio, el gobernador que más sabe de finanzas públicas, dijo: "Es poca plata con relación a otras cosas y lo menos defendible. Además, que Nación les pague a los empleados provinciales la plata que quiere y como quiere no es muy federal. A mí que me den la mía y yo la invierto como quiero".

Frente a eso, el peronismo, justifica la injerencia nacional en estos temas con la tarea de los sindicalistas del área, como el preceptor Baradel o Hugo Yasky, diputado de UxP, que tiene más horas de vuelo haciendo protestas que dando clase.

Los gobiernos no peronistas intentaron sacar a la Nación de la discusión salarial con los docentes. Bajo la gestión de Mauricio Macri, lo primero fue disolver la paritaria nacional. Pero, aun así, **su gobierno no pudo eliminar esta ayuda a las provincias** para mejorar los salarios de los docentes. La gestión Milei, que se inspira también en una agenda educativa que deslinde a la Nación, no renovó el FONID que ahora el peronismo busca que continúe.

#### Dos visiones

Los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, Hacemos-Pichetto y la Coalición Cívica creen que poner a la Nación de nuevo a financiar sueldos docentes provinciales no es lo mejor, aunque la necesidad exista. Dedicaron el fin de semana a discutir las condiciones para enfrentar al peronismo en el plenario del martes. Esperan que los gobernadores den una señal sobre si están en condiciones de asumir los reclamos docentes, de manera que su posición contra el FONID tenga sustento federal.

Estos contactos entre diputados de los bloques amigables con los gobernadores se precipitaron el domingo, e ilustran lo que harán en la comisión. Ninguna de las bancadas tienen proyectos cerrados para esta cuestión, pero nadie está entusiasmado con darle la razón al cristinismo, que sí busca que se vuelvan a financiar sueldos docentes desde la Nación.



Rodrigo de Loredo

Jefe del bloque de Diputados de la UCR

Llegó a un acuerdo con el kirchnerismo para darle quórum a una sesión e impulsar reponer los fondos para la educación.

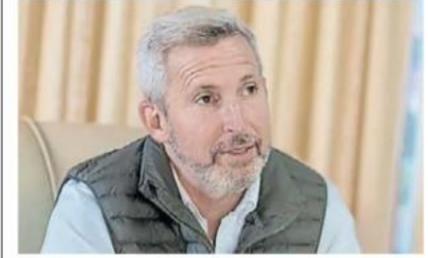

Rogelio Frigerio Gobernador de Entre Ríos

Cree que el Fondo de Incentivo para que la Nación pague parte del sueldo de los docentes provinciales "es poco defendible".

#### Opinión pública

### Nueva encuesta: el Presidente tercero y Macri en el fondo

Lo muestra el último estudio nacional de la consultora Opinaia. Evaluó las imágenes de nueve dirigentes del oficialismo y la oposición.

#### **Eduardo Paladini**

epaladini@clarin.com

Una nueva encuesta nacional evaluó a nueve de los principales dirigentes del país. Oficialistas y opositores. Y dejó sorpresas en las dos puntas de la tabla. En la de arriba, porque no lidera el presidente Javier Milei. Y en la de abajo, porque los dos peores no pertenecen al kirchnerismo.

El estudio que trae estas novedades es de *Opinaia*, una consultora pionera en mediciones online y que viene trabajando cerca de la política desde las elecciones de 2015. En el último proceso electoral fue una de las firmas que mejor anticipó el vendaval libertario. Del 8 al 13 de mayo, la encuestadora hizo un relevamiento de **1.000 casos**.

El clásico cuadro de imagen que suele hacer *Opinaia* aparece este mes liderado por dos mujeres funcionaria: la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Villarruel es la que mejor balance tiene entre ponderación positiva y negativa: 50 puntos a favor y 41 en contra (saldo + 9). Bullrich, en tanto, combina 51 de positiva y 47 de negativa (+ 4).

El **podio lo completa Milei**, que mantiene un plus: es el tercero (y último entre los nueve evaluados) que tiene más apoyos que rechazos. En su caso, con 50% a favor y 48% en contra (+ 2).

La otra parte de la tabla, que en los primeros meses de gestión libertaria solían monopolizar los referentes de Unión por la Patria, en este caso la integran dos presidentes partidarios, pero de la UCR y el PRO.

Es llamativo lo mal que le está yendo a Martín Lousteau, titular del radicalismo en este tipo de sondeos. Acaso no se le perdone su postura pretendidamente moderada e intermedia, con fuertes críticas a Milei, lo que para muchos termina siendo funcional al kirchnerismo. En la tabla de *Opinaia*, el senador suma apenas 17 puntos a favor y 65 en contra.

cri. Como consuelo, sus números ya son más parecidos al del resto de los opositores. Con claro balance en contra, pero con una positiva arriba de los 30 puntos. El expresidente tiene + 31% y - 66%.

Muy parecido al tridente de UP que lo antecede: Cristina Kirchner (+33% y-65%), Sergio Massa (+33% y-65%) y Axel Kicillof (+32% y-62%).

Completa la tabla el jefe de Gobierno **Jorge Macri**, que termina cuarto en la general, con + 34% y -46%. En su caso, sigue apareciendo un alto nivel de desconocimiento a nivel nacional: 20%. ■



Relegado. Mauricio Macri quedó en el fondo en una encuesta.

20 El País CLARIN - LUNES 27 DE MAYO DE 2024

#### Principales indicadores



DÓLAR CCL Contado con liqui, Bolsa de Comercio



RIESGO PAÍS En puntos medido por JP Morgan



MERVAL Bolsa de **Buenos Aires** 



DOW JONES Bolsa de Nueva York



PETRÓLEO WTI, en dólares



Chicago, en dólares por tonelada

#### SUSPENSIONES EN LABORATORIOS

La baja en las ventas llevaron al laboratorio Sidus, de la familia Argüelles, a suspender a todo el personal que trabaja en la planta de Pilar, de

acuerdo a la especializada Pharmabiz. La suspensión fue por 15 días al personal que desarrolla actividades donde se fabrican marcas líderes.

# La bodega más antigua del país produce sus vinos a una altura récord

Colomé nació en 1831 y se mantiene en producción desde entonces. El viñedo Altura Máxima está ubicado a 3.111 metros y es el más alto del país.

#### Annabella Quiroga

aquiroga@clarin.com

A 2.300 metros de altura en medio de los Valles Calchaquíes, Santa Jacoba es el viñedo en producción más antiguo de la Argentina. Desde hace 190 años entrega malbec, cabernet sauvignon y uvas blancas tan añosas que es imposible determinar su ADN y que dieron origen a "Misterioso", un white blend sorprendente.

Santa Jacoba es una de las cartas de presentación de la bodega Colomé, fundada en Salta en 1831 en tierras que hace dos siglos eran controladas por el último gobernador español de la región. Su hija Ascensión Isasmendi recibió como dote matrimonial esa finca cuando se casó con José Dávalos. En 1850, doña Ascensión, conocida como "la gran dama del vino salteño" viajó a Francia y trajo los primeros viñedos de malbec que llegaron a Argentina. Durante años, los Dávalos gestionaron la bodega, mientras en el Valle Calchaquí surgieron otros emprendimientos hasta llegar a las 180 bodegas que hay hoy.

Pero el cambio rotundo se dio en 2001 cuando el millonario suizo Donald Hess probó los vinos de Colomé, se obsesionó con el lugar y compró la bodega.

Hess se instaló en Colomé cuando no había calefacción y tenían electricidad por generador. Donald y su mujer Ursula debían viajar una hora en auto hasta Molinos, el pueblo más cercano, para poder hablar por teléfono desde la carnicería local con sus hijos que estaban en Europa. Hess modernizó la bodega y convirtió en un hotel boutique lo que era el viejo casco de la estancia, arropado por las montañas, y los viñedos y el perfume de la lavanda. Coleccionista de arte el suizo se empeñó en crear a metros de la bodega el museo James Turrell, dedicado a la obra de este ar- cos, los rosados y los espuman-



En altura. La bodega pertenece a los herederos del millonario suizo Donald Hess que la compró en 2001.

#### CAMBIO DE TENDENCIA

#### El consumo del vino blanco crece de la mano de la gastronomía

Mientras el consumo de vino en general viene cayendo en el mundo, los blend y varietales blancos ganan terreno: en 2021 superaron por primera vez al tinto a nivel global. Según datos de Wines of Argentina, el 63,7% de la producción local es tinto, seguida por 32,9% de blancos y 3,3% de rosados. En la exportación mandan los tintos con 80%, mientras los blancos tienen 15,6% y los rosados 3,7%. Los datos del Instituto Nacional del Vino para 2023 muestran que la participación del blanco pasó del 22 al 27% en los últimos 10 años en el país.

Pablo Cúneo, director de enología de Luigi Bosca, explica que el consumo crece porque "los blantes son fáciles de tomar y de entender. Nosotros siempre hemos tenido una diversificación bastante fuerte y en cinco años la participación de estas tres categorías aumentó del 17 al 23%".

"Este crecimiento tiene que ver con un tema asociado a las ocasiones de consumo y a la gastronomía. Estos vinos son más versátiles que los tintos y más fáciles de maridar", señala Cúneo.

Lucía Ordoñez es gerente comercial de Piedra Negra, bodega mendocina del Valle de Uco, propiedad del francés Francoise Lurton. "Siempre nuestro fuerte ha sido el vino blanco, un poco por la tradición francesa que tiene la bodega. Nuestra variedad distintiva es el pinot gris", apunta.

"En los últimos diez años empezó a haber más calidad y diversidad en vinos blancos y los consumidores empezaron a elegirlos, acompañados por propuestas gastronómicas basadas en vegetales y con menos carne. Los blancos son un gran aliado en la maridaje, por eso empiezan a ganar espacio, especialmente entre los jóvenes", concuerda.

Francisco Rodríguez, director Global de Ventas de Corbeau Wines, marca que si bien el mercado local es "tintocentrista" a nivel global la variedad más consumida es el Chardonnay. "En Argentina se está potenciando mucho el desarrollo de blancos. En los últimos años se empezó a tomar más seriamente la producción".

tista de la luz nacido en Estados Unidos.

Pero además Hess decidió plantar vides a alturas mayores de las que se habían cultivado hasta ese momento. Primero fue El Arenal a 2700 metros, en unas tierras que había adquirido en 1998 que parecían yermas por falta de agua. Y en los últimos años dio vida a Altura Máxima, un viñedo de 3.111 metros, en el departamento de Cachi. Con suelos aluvionales, y una enorme amplitud térmica, producen malbec, pinot noir y sauvignon blanc bajo el cuidado del agrónomo tucumano Rafael Racedo Aragón.

"Los vinos de altura son potentes, pero trabajamos para que además sean elegantes y complejos", explica al pie de la finca Thibaut Delmothe, un enólogo francés que llegó a Colomé hace 20 años, cuando recién su carrera estaba empezando y se transformó en el hacedor de todos los vinos que vinieron después. Hoy tiene familia argentina y lanzó una colección de vinos con su nombre.

Producir en la altura es un desafio. Requiere el doble de la inversión que hacerlo en Colomé, extre-

#### **PARA TENER EN CUENTA**

**50%** 

de la producción de Colomé se exporta y el plan es crecer al 70% como antes de la pandemia.

mar los cuidados y aun así, puede que la jugada salga mal, como ocurrió el año pasado cuando la helada arrasó con las uvas. Pero en un contexto en el que el consumo global de vino viene cayendo y los consumidores buscan productos innovadores y de alta calidad, la bodega asume el riesgo. Hoy el 50% de la producción de Colomé se exporta, pero buscan vender al exterior el 70%, como antes de la pandemia.

Con el vino blanco ganando posiciones en el consumo, la intención de Delmonthe es ampliar la producción de estas cepas. Pese a que históricamente Salta es el reino del torrontés, la producción quedó relegada en favor del malbec. "Al torrontés le gusta el suelo arenoso y necesita también la noche fría para mantener la frescura y la acidez", cuenta el enólogo. Curiosamente a Donald Hess no le gustaba el torrontés, una hereiía en Salta.

# **iHOY COMIENZAN** LAS NACIONALES!

- 54° Exposición Nacional Brangus. 18° Exposición del Ternero Brangus.
- XXI Exposición Nacional Braford. XII Exposición Nacional del Ternero Braford.
- 22° Exposición Nacional Brahman. 70° Aniversario de la ACBA.
- Exposición Nacional de los 80 Hampshire Down.

#### **AGENDA MARTES 28/5**

Jura adultos 9.00 hs:

Pista corral BRAFORD

14.00 hs: Jura Bozales | Pista Jura Bozales

"BIOGENESIS BAGÓ" | BRAFORD

14.00 hs: Jura clasificación

Pista corral BRAHMAN



**≈** RUS'Agro

¡HOLA! SOY EXPOBOT, TU ASISTENTE VIRTUAL ESCANEÁ EL QR Y CONTACTAME





# NACIONALES



### DEL 27 AL 31 DE MAYO

**EXPOSICIÓN EN SOCIEDAD RURAL DE CORRIENTES** RUTA NACIONAL 12, KM 1016, RIACHUELO CORRIENTES

MAIN SPONSOR













minervafoods





AUSPICIAN











ACOMPAÑAN















CONSIGNATARIAS





















**APOYA** 



**CON LA FUERZA DE** 



## Opinión

### México 2024, la elección y la furia

#### DEBATE

#### Alberto Ruíz Méndez

Profesor-Investigador del Centro de Inv. para la Comunicación Aplicada (CICA), Universidad Anáhuac México

lebrará la elección más grande y más violenta en su historia. Por diferentes razones, esta fecha podría ser considerada un parteaguas en la historia del país; sin embargo, tres dimensiones reducen las opciones que los ciudadanos tenemos para elegir.

#### 1-La falacia del modelo social

La primera es lo que llamaría la falacia del modelo social. Esta falacia ha sido alimentada por cada una de las tres principales plataformas políticas que están compitiendo por el voto popular. Las candidatas y el candidato presidenciales son la cara más visible de un discurso, pero ¿en qué consiste?

La candidata Claudia Sheinbaum ha basado su campaña en la celebración y continuidad del modelo social implementado por el actual presidente mexicano. Un modelo que se vende como progresista y humanista, pero que en la práctica favorece lo que tanto crítica: la concentración de los recursos en el individuo, en este caso, el destinatario de los programas sociales.

Por su parte, la candidata Xóchilt Gálvez no ha logrado articular una narrativa con una clara posición crítica hacia los programas sociales, pero tampoco defiende una propuesta económica para los diversos sectores de la sociedad que se han sentido desplazados por aquellos programas. Esta falencia la identifica con un modelo que ya ha mostrado su fracaso.

Si bien es cierto que el candidato Jorge Álvarez Máynez ha aprovechado las plataformas mediáticas, como los debates, para presentar propuestas concretas, también es verdad que estas o bien siguen el modelo actual, con el mismo resultado individualista, o bien son propuestas que no por sonar bien son viables a corto plazo.

De tal suerte que, aunque los tres candidatos quieran presentarse como los paladines de un modelo social que llevará a México a niveles mayores de prosperidad y progreso, lo cierto es que en la actualidad no hay modelo que haga realidad la justicia social. En consecuencia, el electorado se queda sin opciones reales para decidir.

#### 2-El aumento de la violencia políticoelectoral

La segunda dimensión es el contexto de violencia: más de 180.000 personas han sido asesinadas en el sexenio de López Obrador. Con relación a procesos electorales, el proyecto Votar entre Balas de la organización Data Cívica reporta estos datos sobre violencia políticoelectoral en todo México.

En lo que va del 2024, al momento que se escribe este texto, un total de 59 candidatos o candidatas han sido víctimas de algún tipo de violencia políticoelectoral: 22 de ellas han sido asesinadas, 14 han recibido algún tipo de amenaza, 10 han sido secuestradas, 8 han sufrido algún atentado, 4 han sido atacadas con arma de fuego y 1 se encuentra desaparecida.

#### La fecha de la elección podría ser considerada un parteaguas en la historia.

Si a este conteo se le añade funcionarios, autoridades de elección popular, miembros de partidos e incluso instalaciones políticas, el número de casos de violencia política electoral va aumentando año con año: en 2020 tuvimos 78, en 2021 fueron 178, en 2022 aumentó a 486, en 2023 tenemos la cifra más alta con 575 y en lo que va del 2024 se suman un total 224 casos de violencia políticoelectoral.

Quienes se encuentran más expuestos a esta violencia son las autoridades municipales: 76,5% del total. Una posible explicación es que, a nivel municipal, el crimen organizado puede tener más control del territorio al "decidir" quién gobierna a través de esta violencia.

La violencia políticoelectoral, sobre todo a nivel municipal, se está convirtiendo en una tendencia cuyo resultado es que la elección está resuelta antes de llegar a las urnas. Por lo tanto, el electorado se queda sin libertad para decidir.

#### 3-La polarización política

La tercera dimensión es la polarización. Otra característica de las campañas en curso ha sido la constante descalificación principalmente entre las candidatas. Incluso en varios de sus spots de radio y televisión, han preferido darle espacio a la candidata opositora para señalar sus "mentiras".

El cruce de adjetivos como mentirosa, corrupta, narcocandidata y otros motes que han acuñado muestra que el actual discurso electoral se basa en la estigmatización.

No es casual que la candidata Claudia Sheinbaum no voltee a mirar a ninguno de sus competidores durante los debates presidenciales. Dicha actitud es muestra de que la polarización contemporánea se basa y se practica a través de la estigmatización, que convierte en enemigos a quienes piensan diferente y con quienes no es necesario dialogar ni consensuar.

El contenido discursivo con el que se construye la actual polarización ha derivado en acciones que van desde la descalificación moral a través de adjetivos "ingeniosos" hasta el retiro o la obstrucción en derechos y libertades por parte de quienes son considerados adversarios por los gobiernos con tendencias autoritarias.

La estigmatización que implica la actual polarización provoca ver al otro actor político como alguien que no merece derechos o libertades. Por lo tanto, el electorado reduce sus opciones a una polarización u otra.

La paradoja del proceso electoral más grande en la historia de México es que la furia de la violencia, la furia del discurso, la furia por la injusticia social, la furia derivada de la polarización, nos dejan a los electores sin alternativas reales para tomar una decisión o, algo peor, al momento de votar solo nos dejan la elección de la furia. Veremos.

Copyright Latinoamerica21.com y Clarín, 2024.

#### **MIRADAS**

Raquel Garzón

rgarzon@clarin.com

### ¿Cuál es tu fantasma?

En medio del verde y hamacada por el aroma de los jazmines primaverales del patio de la Casa de América, una treintena de curiosos espera el comienzo de "Noche de cúpulas -Una muñeca vestida de azul", performance que integra el programa Conexión Buenos Aires-Madrid, que por 12 días trajo algo del Río de La Plata a la orilla del Manzanares.

"Lo siento, pero superamos el aforo", explican en la puerta, mientras reconducen al público que quedó fuera hacia el anfiteatro de la Casa donde hay ahora mismo un espectáculo de tango. Todo, segundos antes de que la acción empiece, cuando la actriz Romina Rey aparezca, disculpándose por la demora. Ya estamos en clave de ficción y ella es Raiana, una guía que en minutos más será despedida por su jefe vía celular, tras 12 años de conducir visitas en este Palacio de Linares, edificio emblemático que hace esquina con la madrileñísima fuente de la Cibeles.

Profesional hasta el último día y mientras esquiva a su reemplazante que amenaza con tomar el puesto inmediatamente, Raiana dirigirá el paseo ("ante la duda, giren siempre a la derecha"), pero tomándose algunas licencias que saben a vendetta: a la historia oficial del edificio, construido en el siglo XIX, la guía sumará su leyenda, que incluye presuntos amores incestuosos y rumores de un crimen, que explicaría por qué el ánima de la pequeña Raimunda, hija de los marqueses de Linares, sigue haciendo travesuras por los salones.

Dirigida por Romi Sak y Natalia Chami, curada por Ana Groch y Juan Garff, la propuesta se vale del esplendor del palacio (mármol, bronce, frescos y boato por donde se mire) y acierta en el tono desenfadado y no falto de rencor (¡acaban de despedirla!) con el que Raiana se apropia de los espacios, haciendo que los ocasionales visitantes avancen escalera arriba, se reúnan en la Biblioteca Roa Bastos y terminen en una capillita, desconocida incluso para los habitués, componiendo un altar ecuménico en el que caben desde el Gauchito Gil hasta un gatito chino de la suerte con su incansable brazo en movimiento.

Las pistas que Raiana dice haber encontrado del ánima de Raimunda trazaron, en vivo y al trote en la segunda función, una "versión alternativa" de la historia de un edificio central de Madrid y reflexionaron desde la parodia sobre la precariedad laboral y la necesidad, si no de saber, sí de creer en algo. Fantasmas que aquí y allá saludan desde todas las cúpulas y ventanas del siglo.



Opinión 23

#### DEBATE

### Continuidades y cambios en la defensa

### La ausencia de una estrategia de seguridad

#### Ricardo Runza

Ingeniero, Magister en Defensa nacional

seis meses de gobierno, una administración ya da señales inconfundibles de gobernanza que permiten emitir una opinión contundente sobre su política en cada sector del Estado. En los EE.UU, en este período, los gobiernos publican su Estrategia de Seguridad Nacional. El Presidente Javier Milei aun no ha presentado la suya.

El Secretario de Estrategia Nacional es el Brigadier Jorge Antelo, quien oficia como una especie de Asesor de Seguridad Nacional, tal como Jake Sullivan lo es para Joe Biden. En este tipo de publicaciones se presenta la política de seguridad nacional de un país. Los objetivos que se persigue (El Qué Hacer) y la estrategia para lograrlos (El Cómo Hacer ese Qué hacer).

Estas definiciones impactan en la dinámica de todo el Sector Seguridad del Estado y en Argentina debería hacerlo en la Agencia de Inteligencia y en los Ministerios de Seguridad, Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores como en otros organismos relacionados con la seguridad. ¿Por qué? Porque entre otras cosas permite establecer prioridades y asignaciones de recursos para todas las políticas que le son consecuentes.

Por ejemplo, en este tipo de documento se establecería si es más prioritario gastar dinero para el control tecnológico de la frontera terrestre contra el narcotráfico o para comprar drones para el control del mar contra la pesca ilegal o para equipar e instalar fiscalías federales para aplicar la ley o para adquirir software de espionaje y establecer una red de espías por el mundo o para comprar un submarino o blindados o un avión abastecedor de combustible para tener una capacidad militar.

Técnicamente se entiende que la Política de Defensa es hija de la Política de Seguridad Nacional. Sin la madre no hay hija. Pero además la política de Defensa no es sinónimo de política militar. Está ultima es solo una parte de ella que es, a su vez, hija de la política de defensa. Cuando ésta no está la otra es huérfana.

Tampoco hay una sola política de defensa. Para la Argentina, el Estado debe definir una política individual para con Chile, con Bolivia, con Paraguay, con Brasil, con Uruguay, con el Reino Unido de Gran Bretaña y con China. Sí, con China porque en Neuquén ese país tiene por 50 años un territorio soberano en el nuestro y además una flota pesquera que depreda el océano Atlántico Sur en nuestra frontera marítima.

Todas estas políticas no tienen porque ser

concordantes porque dependen de nuestro interés nacional y de cada contraparte, además de sus factores de poder. No es lo mismo el Reino Unido o China que Chile o Brasil o que Bolivia y Paraguay o Uruguay. Con cada uno de ellos hay políticas soft que deben diseñarse a fin de entrelazar intereses que permitan minimizar la posibilidad de conflicto y tensiones y también una política militar hard de defensa específicamente.

Hay países con los que solo podemos tener una política soft porque no hay ninguna posibilidad de instrumentar una política hard contra ellos y en otros países una combinación de soft y hard. En algunos más soft que hardy en otros a la inversa. Como puede apreciar el lector, estas definiciones determinan el diseño de fuerza de la defensa de cualquier país y la política de obtención de medios para esa defensa; la cual siempre debe contestar dos preguntas: ¿Para qué? Y ¿Contra quién?

Solo durante la gestión de Guido Di Tella en Cancillería y con Oscar Camilion en Defensa, Argentina pudo constituir una política de defensa con Chile empleando una estrategia multidimensional en el plano económico, financiero, de infraestructura, psicosocial y por supuesto militar.

Se conformó una política de defensa de integración, cooperación y medidas de confianza mutua en todos los planos que acabo de mencionar. Hoy existe una ausencia total de política y estrategia en todo el campo y para con todos los países mencionados que son el mínimo obligatorio a tener en cuenta. Es uno de los múltiples desafíos del Gobierno en el Sector Seguridad del Estado argentino.

Observar la política internacional puede enseñarnos mucho, en especial para aquellos quienes carecen de formación pero tienen responsabilidades. Podemos ver cómo los asuntos de seguridad internacional involucran un despliegue combinado del Asesor de Seguridad Nacional, del Secretario de Estado y del Ministro de Defensa de los EEUU. La política de defensa no es un asunto militar exclusivamente. Lamentablemente, es un paradigma que debe aprenderse en Argentina. Por eso, hoy, defensa es una política sin política.

### Políticas para un mundo en guerra

#### **Juan Battaleme**

Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Ministerio de Defensa

ivimos en un mundo en guerra". Con esas palabras el Ministro de Defensa Luis Petri abrió el año académico en el CARI, remarcando así la coyuntura internacional en la cual Argentina debe pensar y desarrollar su política de defensa.

En 2010 se sostenía en círculos académicos que una guerra entre grandes potencias era "obsoleta". Doce años después asistimos a la invasión a gran escala de Ucrania, la cual se encuentra en su segundo año, mientras que la guerra iniciada por Hamas contra Israel en la Franja de Gaza va por el 8vo mes, con Irán como un actor activo de ambas contiendas.

Ambas guerras actualizan discusiones en torno a 1) las doctrinas de empleo de las capacidades militares actuales, 2) la realidad híbrida de los conflictos actuales, donde se usan todos los medios disponibles para lograr el efecto militar deseado y, 3) la intrusión de tecnologías que afectan el balance entre la capacidad defensiva y ofensiva, 4) hay un renacer de la disuasión nuclear con una integración plena del espacio ultraterrestre como elemento ofensivo de las operaciones militares, y 5) Guerra en todos los dominios: desde los físicos hasta los virtuales, y desde los materiales hasta los cognitivos.

Esta situación, significa en el plano de la defensa para Argentina tres cuestiones: 1) la valorización de la posición geográfica relativa del país frente a dichos conflictos; 2) La intensidad con la cual estos conflictos se trasladan al ámbito regional y 3) dado que defensa es acerca de las capacidades existentes y

DANIEL ROLDÁN

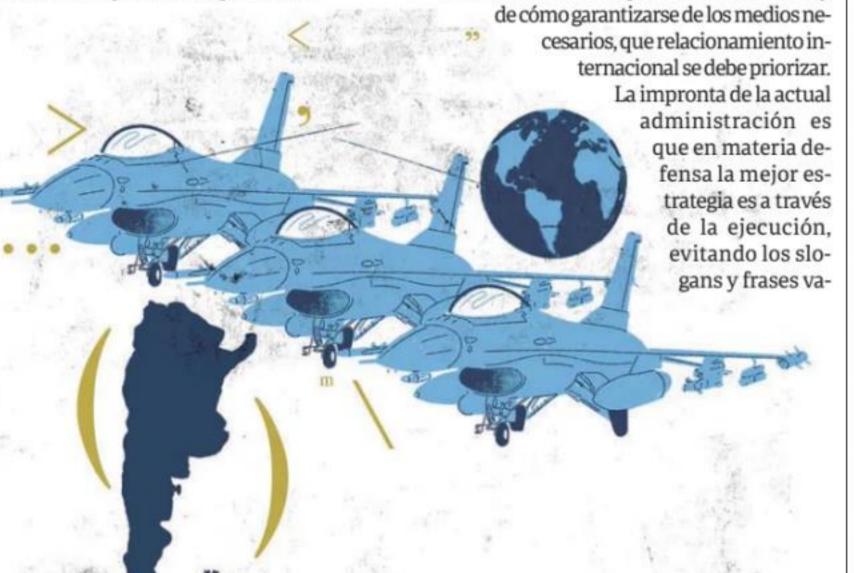

cías que caracterizaron el periodo anterior.

El objetivoes volver a tener una capacidad militar consistente con nuestras necesidades, conociendo nuestras limitaciones, con las consideraciones geopolíticas pertinentes a partir de compromisos y recursos adecuados, en función de los parámetros fijados por el Poder Ejecutivo en cuanto a las prioridades de la defensa nacional.

La posición geográfica de Argentina nos pone en una situación única. No somos afectados directamente por los conflictos que se suceden en el creciente interior ya que no estamos cerca. Nuestra ubicación en el creciente externo nos permite trabajar en dos cuestiones: la seguridad alimentaria y energética.

Defensa puede aportar a la prosperidad del país y a la estabilidad en nuestra región del mundo, colaborando en el control de las vías de conexión interoceánicas secundarias, vigilando el cumplimiento de lo establecido en el tratado Antártico, y cuidando nuestros intereses en el mar a partir de cierto status quo territorial existente, pero sin descuidar las fronteras, entre tantas otras funciones.

En segundo lugar, la intensidad de los conflictos actuales se traslada a la región de manera indirecta. Sin embargo y a pesar de los esfuerzos por mantener a la misma como zona de paz se ve amenazada por la creciente presencia de potencias extra-hemisféricas en nuestro ámbito, como Rusia e Irán, dividiendo la región donde además aparecen tendencias a afectar la integridad territorial como las amenazas que realiza Venezuela a Guyana. En un entorno internacional degradado, la región no se encuentra exenta de sentir lo peor de los efectos de esa degradación.

La modernización de las capacidades debe volver a brindar a nuestras FF.AA. los medios necesarios para defender la nación de una extensa red de amenazas externas de diversa índole junto con la preparación de sus integrantes a los estándares del Siglo XXI. La manera efectiva de modernizarnos es de forma funcional con países con los que compartimos intereses, valores, que es -además- de donde proviene casi la totalidad de nuestro equipamiento militar.

Las capacidades recientemente adquiridas como los F-16 MLU, y los P-3C/N además de custodios del espacio aeronaval y aeroterrestre permite comenzar a desarrollar aquellas doctrinas que suponen un creciente conocimiento del ámbito operacional de interés del país. Este es el primer paso de una serie de modernizaciones necesarias para las FF.AA. a los efectos de cumplir con la puesta en valor del sector de la defensa en la Argentina.

Finalmente, nos encontramos alineando la estrategia nacional: la decisión de trabajar activamente con los países del mundo occidental-mediante el ingreso al programa de Socios Globales de la OTAN-; con la estrategia de defensa: construyendo un pie de fuerza que permita una disuasión creíble y efectiva, y la estrategia militar: una modernización de las capacidades de combate a partir de nuestro relacionamiento internacional combinado con nuestro perímetro de defensa. En un mundo en guerra, un política de defensa para prepararnos para las consecuencias presentes y futuras de la situación internacional actual.

### El Mundo

#### La crisis en Oriente Medio



Bombardeo. Una imagen del incendio causado por el ataque israelí en un campo de refugiados en Rafah, en la Franja de Gaza. Hubo una fuerte condena del gobierno palestino. REUTERS

# Hamas lanzó una ola de cohetes sobre Tel Aviv y hubo al menos 50 muertos en un ataque israelí en Gaza

El golpe en Israel no provocó heridos y fue el primero en 5 meses. Varios de los ocho proyectiles fueron interceptados. Según los palestinos, el bombardeo alcanzó carpas que alojan a refugiados.

GAZA Y TEL AVIV. AP, AFP Y EFE

Por primera vez en al menos cinco meses, el grupo Hamas lanzó ayer domingo una andanada de cohetes sobre Tel Aviv y el centro de Israel que hizo sonar las sirenas de ataque aéreo, sin que se registraran víctimas personales. Pero al final del día, un nuevo bombardeo israelí sobre Rafah golpeó inmediaciones de un campo de refugiados donde, según denunciaron los palestinos, hubo al menos 50 muertos. Anoche, el Ejército dijo que analizaba esa información.

Fuentes militares de Israel indicaron que no hubo tampoco informes de daños del ataque de Hamas con al menos ocho cohetes, que fue reivindicado por el ala militar del grupo como "una respuesta a las Se trataría del primer ataque con cohetes de largo alcance desde Gaza desde enero. Desde entonces, los milicianos palestinos han seguido disparando esporádicamente cohetes y granadas de mortero contra comunidades israelíes a lo largo de la frontera de Gaza.

El portavoz militar israelí, el contralmirante Daniel Hagari, sostuvo que los proyectiles cruzaron hacia Israel después de ser lanzados desde el área de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, donde las fuerzas israelíes lanzaron recientemente una incursión. Indicó que "varios" de los proyectiles fueron interceptados.

Hacia el final del domingo, la presidencia de la Autoridad Palestina acusó a Israel de "atacar deliberadamente" un centro para desplazanos 50 muertos. "La realización de esta atroz masacre por las fuerzas de ocupación israelíes es un reto a todas las legítimas resoluciones internacionales", añadió la presidencia en un comunicado. No hubo detalles inmediatos sobre el objetivo, pero las imágenes del lugar mos-

### Los palestinos denunciaron "una atroz masacre" israelí.

traron una gran destrucción, en especial cuando varios incendios afectaron carpas donde se alojan los desplazados.

Horas antes de estos incidentes, camiones de ayuda habían entrado en Gaza desde el sur de Israel

el paso de Rafah con Egipto, después de que fuerzas israelíes tomaran el lado palestino del cruce a inicios de este mes. Pero no estaba claro que los grupos humanitarios pudieran acceder al material debido a los combates en la zona.

Egipto se niega a reabrir su lado del paso de Rafah hasta que el control del lado de Gaza se devuelva a los palestinos. Aceptó desviar temporalmente el tráfico por el paso de Kerem Shalom, la principal terminal de mercancías de Gaza, tras una llamada entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Egipto, Abdul Fatá el Sisi.

Sin embargo, ese paso ha estado inaccesible en gran parte debido a los combates asociados a la ofensiva israelí en la cercana Rafah, Israel afirma que ha dejado pasar a ciende la ONU dicen que suele ser demasiado peligroso recoger el material de ayuda en el otro lado.

Casi 36.000 palestinos han muerto en los ocho meses de guerra, según el Ministerio de Salud gazatí, que no distingue entre combatientes y civiles. En torno al 80% de los 2,3 millones de habitantes del territorio han huido de sus hogares, el hambre es generalizada y funcionarios de Naciones Unidas dicen que partes del territorio sufren hambruna.

Hamas desencadenó la guerra con su ataque terrorista del 7 de octubre contra Israel, en el que milicianos palestinos mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron unos 250 rehenes. La organización fundamentalista aún retiene a unos 100 cautivos v masacres sionistas contra civiles". dos en Rafah, donde hubo al me- tras un nuevo acuerdo para evitar tos de camiones, pero las agencias los restos de otros 30 después de

El Mundo 25

#### **REUNIÓN DE GABINETE**

#### Netanyahu reiteró que su gobierno rechaza poner punto final a la guerra

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se declaró ayer domingo "firmemente" en contra del fin inmediato de la guerra en Gaza, antes de una reunión del gabinete de guerra y en medio de presiones diplomáticas para lograr una tregua y la liberación de los rehenes en manos de Hamas.

La Media Luna Roja Palestina afirmó que "gran número" de personas murieron o resultaron heridas en un bombardeo israelí de una zona designada como humanitaria cerca de la ciudad de Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza.

El nuevo ataque dispuesto por el gobierno de Netanyahu ocurrió pese a que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) le había ordenado el viernes suspender sus operaciones en esa zona, esencial para el encaminamiento de ayuda humanitaria. El ejército israelí anunció por su lado la muerte de dos soldados, lo que eleva a 289 sus bajas desde el inicio del conflicto el 7 de octubre.

que la mayoría de los secuestrados fueran liberados durante un cese el fuego el año pasado.

El lanzamiento de cohetes de Hamas y el nuevo ataque israelí sobre
Rafah ocurre horas después de que
el gobierno del primer ministro
Benjamín Netanyahu hubiera comunicado su decisión de reabrir
nuevamente las negociaciones con
los mediadores internacionales
(EE.UU., Egipto y Qatar) para una
tregua con el grupo palestino que
permita liberar rehenes.

El premier israelí se resiste a los reclamos de poner fin a la guerra, aunque soporta una gran presión interna e internacional, con una orden de arresto en su contra de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, bajo cargos de crímenes de guerra, y reclamos de países amigos de Israel para un fin del conflicto. La semana pasada, España, Noruega e Irlanda, tres aliados, anunciaron que reconocerán un Estado palestino, lo que aísla a un más al gobierno hebreo. Ayer, el canciller español insistió con las posiciones de Madrid (ver "Siguen los choques..").

El jefe de gobierno enfrenta crecientes reclamos de la población israelí para que llegue a un acuerdo con Hamas a fin de lograr la libertad de rehenes que aún quedan, algo que Hamas se ha negado a hacer si no hay garantías de que la guerra terminará y las tropas israelíes se retirarán por completo. Netanyahu y otros líderes israelíes lo han descartado.

# Siguen los choques entre España e Israel por el Estado palestino

Un video israelí acusa a Madrid de ayudar a Hamas. Para el canciller español, el gesto es "escandaloso y execrable".

BRUSELAS. EFE, APYCLARIN

España defendió ayer su reclamo de un alto el fuego en Gaza y a la entrada de ayuda humanitaria en la Franja, tras difundir Israel un vídeo en el que reprocha al país su inminente reconocimiento del Estado palestino.

En una rueda de prensa en Bruselas tras reunirse por primera vez en persona con el primer ministro palestino, Mohamed Mustafá, el jefe de la diplomacia hispana, José Manuel Albares, recalcó que para Madrid el pueblo palestino tiene derecho a tener un Estado, al igual que el pueblo de Israel.

"Ambos tienen que coexistir en paz, en seguridad y en buena vecindad. El reconocimiento del Estado de Palestino es de justicia para los palestinos, es la mejor garantía de seguridad para Israel y es indispensable para alcanzar la paz en la región", indicó.

Albares garantizó el apoyo de España a la Autoridad Palestina y manifestó que el próximo miércoles espera recibir en Madrid a Mustafá, un día después de que el país haya materializado el reconocimiento del Estado palestino que la sema-



Bruselas. El canciller español José Albares y el premier Mustafá. AFP

na pasada España anunció en conjunto con Irlanda y Noruega, dos aliados de Israel.

Preguntado por un video compartido en redes sociales por el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, en el que reprocha que Madrid vaya a reconocer al Estado palestino, Albares respondió que es "escandaloso y execrable".

"Es escandaloso porque es de todo el mundo conocido, especialmente de mi colega israelí, que el Gobierno de España ha condenado el terrorismo de Hamas desde el primer momento y en todas sus acciones", afirmó.

El video, que dura 18 segundos, arranca con la bandera de España y aparecen algunas de las imágenes de los ataques del grupo terrorista Hamas del 7 de octubre, alternadas con las de dos personas que imitan a bailaores de flamenco, mientras aparece sobreimpresa la frase "Hamas: 'Gracias España".

Para Albares, el video es también "execrable" por el uso que hace del flamenco, "un arte universal, una música abierta, una música que dialoga y, por lo tanto, un idioma universal que nos acerca a todos los pueblos del mundo y que nos inspira", apuntó.

El ministro también se refirió a otras declaraciones criticadas por Israel y pronunciadas el sábado por la titular española de Defensa, Margarita Robles, cuando consideró que lo que ocurre en Gaza "es un auténtico genocidio".

Según Albares, se trató de "una opinión" sobre un asunto que está dilucidando la Corte Internacional de Justicia. En ese contexto, aludió a las medidas cautelares de ese tribunal de la ONU para que Israel ponga fin inmediato a su ofensiva militar en Rafah y recordó que sus decisiones son obligatorias para todas las partes.

### Ante miles de niños, Francisco llamó a "rezar por la paz"

EL VATICANO. CORRESPONSAL

En un fin de semana dedicado a la primera Jornada Mundial de los Niños, que congregó ayer a 50 mil infantes en el Estadio Olimpico de Roma y una multitud similar ayer en la plaza de San Pedro, el Papa pidió a chicos y chicas de un centenar de países "rezar por la paz para que no haya guerras".

En un Vaticano repleto de pequeños y sus familias, Francisco les aseguró que "Dios perdona todo, también a los que tienen tantos pecados" ya que "el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos acompaña en la vida. Dios nos creó y Jesús nos salvó".



Compañía. El Papa, en San Pedro, junto a niños de cien países. REUTERS

En un clima festivo, muchos chicos se acercaron hasta el altar levantado en la plaza de San Pedro, mientras transcurría la misa que, debido a los problemas de movilidad de Jorge Bergolio, fue celebrada por el prefecto del Dicasterio de la Cultura vaticana, José Tolentio de Mendoza.

La Jornada Mundial de los Niños es un nuevo evento querido por Francisco, que se celebrará cada dos años. El próximo encuentro está previsto para el 26 de setiembre de 2026, siempre en Roma. La Jornada fue inaugurada el sábado con la asistencia de la primera ministra, Giorgia Meloni, acompañada por su hija. Por lo mañana el Papa recibió a un grupo de niños ucranianos y palestinos. En el estadio se leyó por los altavoces el mensaje del palestino Victor, de nueve años. Dijo que "solo queremos jugar, estudiar y vivir libres como tantos otros niños en el mundo". ■

El Mundo 26 CLARIN - LUNES 27 DE MAYO DE 2024

La oficialista Claudia Sheinbaum lidera con 56% de intención de voto sobre la opositora Xóchitl Gálvez, con 34%. Tercero, con 10%, marcha Jorge Álvarez.

# A una semana de las presidenciales, dos mujeres son favoritas en México

**MEXICO.** THE ASSOCIATED PRESS

#### Sara España

¿Están los mexicanos preparados para tener una mujer presidenta? La pregunta que ha aparecido en encuestas, debates, medios y conversaciones ciudadanas sobre las elecciones del próximo 2 de junio, en las que dos candidatas lideran las opciones para llegar a la Presidencia de México, es una muestra de los prejuicios machistas aún existentes que ponen en duda su preparación como líderes, según analistas políticos.

La oficialista Claudia Sheinbaum (61 años) lidera la carrera con 56% de intención de voto sobre la líder opositora Xóchitl Gálvez (61 años y con 34%). Tercero con 10% marcha Jorge Álvarez Máynez, un aspirante joven de 38 años y con menor trayectoria política que las anteriores. El domingo se medirán en la elección de la que saldrá el sucesor de Lopez Obrador.

Esa interrogante sobre lo que piensan los votantes mexicanos, en realidad, lleva implícito un cuestionamiento acerca de si una mujer o, en este caso, de si las dos candidatas mexicanas están preparadas para gobernar el país, la segunda economía de Latinoamérica.

"Cuestionar a alguien por su nivel de estudios, por su experiencia, por sus políticas públicas, eso es válido", subraya Julia Zulver, investigadora sobre liderazgos femeninos en el Centro América Latina de la universidad de Oxford y en la UNAM. "Pero cuestionar a dos mujeres estudiadas, con experiencia en la política, por ser mujeres es donde el cuestionamiento cae en el sexismo, en el machismo".

El domingo, más de 100 millones de votantes mexicanos irán a las urnas en las mayores elecciones de la historia del país por el número de cargos en disputa y, para la presidencia, tendrán que elegir entre tres nombres.

Todo apunta a que México, un país con un problema crónico de violencia y de violencia de género, será gobernado por primera vez por una mujer, más allá de los interrogantes ventilados durante la campaña.

"Es una pregunta que no soporto", rechaza Karolina Gilas, profesora de la facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). "Tiene toda esa carga de

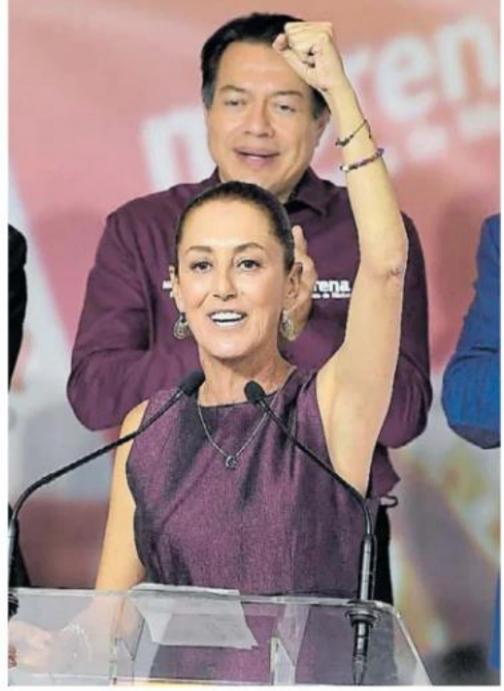

Oficialista. La ex alcaldesa, Claudia Sheinbaum.

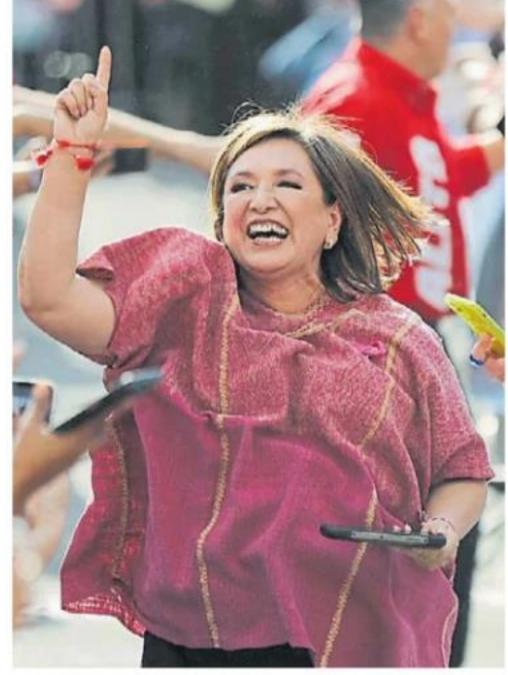

Opositora. Xóchitl Gálvez, de "Fuerza por México".

si las mujeres son capaces de ejercer el poder". E insiste en que "nadie nunca

cuestiona qué tan capaces de hacerlo son los hombres; y si no saben, entonces dicen que aprenderán". La también integrante de la Red de Politólogas y del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina de la Organización de Estados Americanos considera que ese interrogante no tendría que estar ni siquiera en la reflexión electoral. Pero ha calado hasta en las propias campañas de las candidatas.

Xóchitl Gálvez, aspirante de la oposición, ex senadora y empresaria tecnológica, abordó directamente el cuestionamiento. "La gran pregunta: ¿México está preparado para tener una Presidenta? Más que preparado, está listo. ¿Ustedes qué opinan?", publicó en su cuenta de X, antes Twitter, en julio del año pasado cuando aún no era oficializada como la carta de unidad de la coalición formada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el conservador Partido de Acción Nacional (PAN) y el históricamente izquierdista PRD.

Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sacó la cara en el mismo sentido por Sheinbaum, su apuesta de continuidad en el proyecto de Morena (Movimiento de Regenera-

da que yo, habla inglés", defendió el pasado 14 de marzo en una entrevista en el Canal Red sobre la reconocida científica y exalcaldesa de la capital mexicana.

"Es curioso que las dos candidatas están enfatizando que están preparadas. Yo creo que eso viene de un machismo, una misoginia incrustada en la sociedad mexicana", reflexiona Zulver, también autora del libro "Feminismo de alto riesgo". La investigadora atribuye esos mensajes de campaña a una respuesta anticipada a las críticas

#### Un 80% de mexicanos está de acuerdo con un liderazgo femenino.

que "saben que van a recibir por el simple hecho de ser mujeres en ese cargo, en la Presidencia". Y plantea un contrapunto: "Es interesante contrastarlo con el hecho de que sí hay muchas mujeres en la política". Zulver recuerda que en México hay paridad en la Cámara de Diputados desde 2021, que también hay gobernadoras en 10 de los 32 Estados o cuatro ministras en la Corte Suprema de Justicia.

Las mujeres mexicanas ocupan el 44% de los puestos en gabinetes ministeriales y el país-en donde el sufragio femenino fue permitido cuestionamiento, de dudas sobre ción Nacional). "Está más prepara- en 1953- es el quinto en mayor par- nar" el país. ■

ticipación de mujeres en esos cargos de la región.

La pregunta sobre si una mujer puede dirigir un país como México empezó a plantearse en encuestas de opinión pública en 2004, cuando Marta Sahagún, esposa del entonces presidente Vicente Fox, quería lanzarse como candidata.

Roy Campos, presidente de la empresa de sondeos Consulta-Mitofsky, recuerda que volvió a abordarse el tema en 2012, cuando apenas había en el país una o dos gobernadoras, y que se cosechó un fuerte rechazo en torno al 40 o 45%. Desde entonces y aunque hubo otra candidata presidencial en 2018 con Margarita Zavala, esposa del entonces gobernante Felipe Calderón, no volvió a surgir el cuestionamiento sobre si los mexicanos veían a una mujer como mandataria hasta que llegó la precampaña de estas elecciones.

En 2021, apunta Campos, se replanteó la pregunta cuando el partido oficialista Morena abría sus opciones sobre quién sucedería a López Obrador de cara a los comicios de este año. Los resultados mostraron un cambio de aceptación que aún se mantiene. Un 80% está de acuerdo con un liderazgo femenino pero, según la lectura de Campos, "están ya influenciados por el hecho de que probablemente será una mujer la que va a gober-

### Por la violencia, hay casi 500 candidatos con protección

MÉXICO, EFE Y AP

A menos de una semana de las elecciones presidenciales en México, 465 candidatos mexicanos a un cargo público han solicitado protección y seguridad para sus campañas, de los que 129 son aspirantes locales, informó la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, había expuesto el 23 de abril que la cifra de candidatos que cuentan con protección del Gobierno mexicano era de 360, en medio de unas campañas que han dejado decenas de asesinatos.

Una semana antes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó 250 candidatos con protección federal, que incluye escoltas de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano.

"Desde la última vez que platicamos (con la prensa), la cantidad se ha duplicado a 412, y 129 son de carácter local", dijo Taddei a medios al dar el banderazo para el traslado de 317 millones de boletas y otros materiales electorales a todo el territorio mexicano que se utilizarán en los comicios del próximo 2 de junio.

Recordó que el protocolo de atención a los candidatos solicitantes de protección se modificó hace un mes "y ya no tiene que pasar por los criterios de alto, mediano y bajo (riesgo) sino que inmediatamente se les otorga la seguridad" en cuanto lo solicitan.

Taddei no precisó la cantidad de agentes que cuidan a los candidatos ya que, dijo, son decisiones de las fuerzas de seguridad.

La preocupación por la violencia contra los aspirantes tuvo un punto alto el 21 de abril, cuando un grupo de encapuchados interceptó a la candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum, en la carretera de Motozintla en Chiapas, estado de la frontera sur de México donde hay disputas de los cárteles. La SSPC mantuvo en 15 la cifra de aspirantes asesinados en lo que va del proceso electoral, que de forma oficial comenzó el 1 de octubre pasado. Pero organizaciones ciudadanas estiman una cifra mayor de víctimas, como la consultora Data Int, que ha contabilizado 106 asesinatos potencialmente vinculados a las elecciones, incluyendo 30 aspirantes.

El Mundo 27

# Una multitud abucheó a Trump durante la Convención Libertaria

El magnate fue a buscar su voto y, para su sorpresa, lo recibieron con insultos y silbidos. Ocurrió el sábado en la reunión partidaria para elegir su candidato presidencial.

#### WASHINGTON. THE ASSOCIATED PRESS Will Weissert

Acostumbrado a hablar ante auditorios amistosos, el expresidente Donald se encontró con una sorpresa al hablar ante la Convención Nacional del partido Libertario en EE.UU. El magnate fue abucheado repetidamente y muchos en la multitud gritaban insultos y lo criticaban por sus políticas de Covid-19, su acumulación de déficits federales altísimos y por sus mentiras sobre aspectos de su gestión.

Cuando subió al escenario, lo abuchearon mientras algunos seguidores vestidos con gorras y camisetas de "Make America Great" aplaudieron y corearon "¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos!" Fue un raro momento en el que Trump se encontró cara a cara con detractores abiertos, lo cual es muy inusual para alguien acostumbrado a organizar mítines frente a multitudes que siempre lo adoran.

Los libertarios, que priorizan los gobiernos pequeños y las libertades individuales, a menudo se muestran escépticos con respecto al ex presidente, y su invitación a dirigirse a la convención ha dividido al partido. Trump trató de restar importancia a esto refiriéndose a las cuatro acusaciones penales en su contra y bromeando: "Si no era libertario antes, estoy seguro de que ahora lo soy".

Trump intentó elogiar a los "fe-

roces defensores de la libertad en esta sala" y llamó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un "tirano" y el "peor presidente en la historia de Estados Unidos", lo que provocó que algunos en la audiencia respondieran: "Ése eres tú".

Mientras los insultos continuaban, Trump finalmente respondió diciendo a gente de la sala "tú no quieres ganar" y sugiriendo que algunos libertarios quieren "seguir obteniendo su 3% cada cuatro años".

El candidato libertario Gary Johnson ganó alrededor del 3% del voto nacional en 2016, pero Jo Jorgensen obtuvo solo un poco más del 1% durante la reñida contienda de 2020. La aparición de Trump también le dio la oportunidad de cortejar a los votantes que de otro modo podrían apoyar al candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy, Jr., quien pronunció su propio discurso en la convención libertaria el viernes.

Las encuestas han demostrado durante meses que la mayoría de los votantes no quieren una revancha en 2020 entre Trump y el presidente Biden. Esa dinámica podría potencialmente aumentar el apoyo a una alternativa como el candidato libertario o Kennedy, cuya candidatura tiene a los aliados de Biden y Trump preocupados de que pueda ser un saboteador.

A pesar de la atmósfera estridente, Trump continuó su discurso diciendo que había venido "para extender una mano de amistad" en oposición común a Biden. Eso provocó un grito de "¡Queremos a Trump!" de sus partidarios, pero también cánticos de "¡Acabemos con la Reserva Federal!" – un estribillo común entre los libertarios que se oponen al banco central de EE.UU. Una persona que sostenía un cartel que decía "¡No se permiten aspirantes a dictadores!" fue arrastrado por la seguridad.

Trump intentó ganarse a la multitud prometiendo incluir a un libertario en su gabinete, pero muchos de los asistentes lo silbaron con incredulidad. El ex presidente recibió una gran ovación cuando prometió conmutar la sentencia de cadena perpetua del fundador condenado del sitio web de venta de drogas Silk Road, Ross Ulbricht, y potencialmente liberarlo cuando cumpliera el tiempo cumplido.

Esto fue diseñado para energizar a los activistas libertarios que creen que los investigadores del gobierno se extralimitaron al construir su caso contra Silk Road, y que en general se oponen a las políticas criminales de drogas en términos más amplios. El caso de Ulbricht fue muy discutido durante la convención libertaria, y muchos de los cientos de personas que asistieron al discurso de Trump alzaron carteles de "Liberen a Ross" y corearon la frase mientras el magnate hablaba.

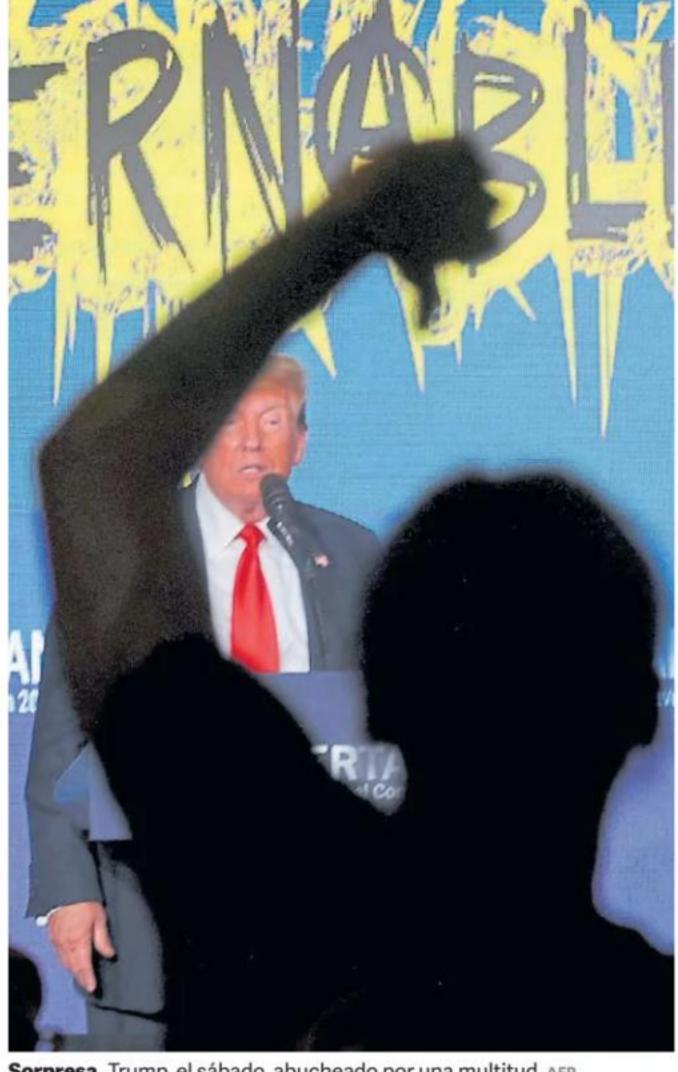

Sorpresa. Trump, el sábado, abucheado por una multitud. AFP

A pesar de esas promesas, muchos en la multitud se mantuvieron antagónicos. Uno de los candidatos que compite por la nominación presidencial libertaria, Michael Rectenwald, declaró desde el escenario antes de que llegara el expresidente que "ninguno de nosotros es un gran admirador de Donald Trump". Después de que hablara el magnate, Rectenwald y otros aspirantes libertarios a la Casa Blanca subieron al escenario para burlarse de Trump y su discurso.

La división libertaria en torno a Trump fue reflejada por Peter Goettler, presidente y director ejecutivo del libertario Cato Institute, quien sugirió en una columna de Washington Post que la aparición del expresidente violaba los valores fundamentales de la reunión y que "el partido político que pretendía ser libertario ha hecho la transición a una identidad diferente".

La campaña de Trump señaló que el presidente Biden no había asistido a la convención nacional libertaria y argumentó que el hecho de que el magnate lo hiciera era parte de un esfuerzo continuo para llegar a posibles partidarios en lugares que no son fuertemente republicanos.

### Al menos quince muertos por tornados en el centro de EE.UU.

HOUSTON, AP Y EFE

Fuertes tormentas causaron ayer la muerte de al menos 15 personas, entre ellas dos niños, y dejaron un amplio rastro de destrucción en Texas, Oklahoma y Arkansas tras arrasar viviendas y destruir una parada de camiones donde se resguardaron varias personas.

En Texas, el jefe del Departamento de Policía del condado Cooke, Ray Sappington, dijo que dos niños de 2 y 5 años se encontraban entre las siete personas muertas en el condado rural. Las tormentas también destruyeron una parada de camiones donde decenas de personas buscaron refugiarse. "Sólo queda un rastro de escombros. La devastación es muy grave", comentó Sappington a **Associated Press.** 

La destrucción continuó un mes gundo mes con mayor número o sombrío para el clima en el centro tornados registrado en el país. ■

del país. Los meteorólogos habían alertado de tornados de 65 kilómetros por hora y fuertes tormentas eléctricas cuando un ciclón al norte de Dallas también provocó el corte de carreteras e incluso volcó diversos vehículos pesados. Los tornados de esta semana en Iowa dejaron al menos cinco muertos y decenas de heridos. Abril fue el segundo mes con mayor número de tornados registrado en el país.



Destrucción. Los vientos destruyeron decenas de casas en Texas. AP

El Mundo 28 CLARIN - LUNES 27 DE MAYO DE 2024

# Otra marcha opositora contra la amnistía a los catalanes

Miles de simpatizantes del PP reclamaron en Madrid la renuncia de Pedro Sánchez, el presidente español. Este jueves aprobarán la polémica medida.

MADRID. CORRESPONSAL

#### Marina Artusa

A cuatro días de que la polémica ley de amnistía quede aprobada en España, el Partido Popular (PP) volvió a convocar ayer una concentración en el centro de Madrid para manifestarse en contra y para pedir que el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, renuncie y convoque a nuevas elecciones.

En un domingo con térmicas de más de 29 grados en Madrid, las voces más representativas del PP, a la que este domingo se sumó el filósofo y escritor Fernando Savater, rechazaron la amnistía que el PSOE de Sánchez negoció con el independentismo catalán a cambio de que el separatismo apoyara su reelección, en noviembre del año pasado. La ley de amnistía, que el PP demoró lo más que pudo en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, regresó al Congreso de los Diputados, donde el gobierno de coalición de izquierdas cuenta con las adhesiones necesarias para convertirla finalmente en ley el jueves próximo.

Rodeado de banderas españolas, europeas y del PP, Alberto Núñez Feijóo, líder del partido y jefe de la oposición, fue presentado como "el próximo presidente del gobierno de España". Si no media un adelanto electoral, el calendario para la próxima cita de los españoles con las urnas sería 2027.

Sobre el escenario, Núñez Feijóo se dirigió a Pedro Sánchez: "Le pido que retire la ley de amnistía y ya que esta legislatura está perdida y el gobierno tiene el país parado,



Multitud. Simpatizantes del Partido Popular tomaron ayer las calles de Madrid contra la amnistía. AFP

que ponga punto y final, que disuelva las Cortes y convoque elecciones", pidió el líder del PP.

En este primer domingo de campaña electoral para las elecciones al Parlamento europeo, que en España se celebrarán el 9 de junio, el PP reunió, según la delegación del gobierno, a unas 20 mil personas. Los organizadores, en cambio, contabilizaron 80 mil. Es la quinta movilización masiva que organiza el PP en contra de la ley de amnistía, cuya propuesta y trámite lleva más de seis meses. Esta vez el PP convocó en la icónica Puerta de Alcalá, el monumento que se inauguró en 1778 para conmemorar la entrada de Carlos III en Madrid como rey de España.

"Estamos hartos de la arrogancia, de la mentira, del egoísmo -agregó Núñez Feijóo-. Porque tenemos un gobierno que nos desprecia. Porque nos han vendido a todos los españoles por siete votos", dijo el presidente del PP sobre los siete diputados que el partido del ex presidente catalán Carles Puigdemont obtuvo en las elecciones generales de julio del año pasado y que se volvieron indispensables para que Pedro Sánchez volviera a ser elegido jefe del gobierno por el Parlamento español.

Puigdemont es el ex presidente catalán que huyó de España luego de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña en 2017. Desde entonces vivió en Bélgica y ahora en el sur de Francia, desde donde espera poder volver a su casa cuando la ley de amnistía, diseñada para borrar los delitos y las posibles denuncias contra todas las personas que participaron en el intento de separar a Cataluña del resto de España, esté ya vigente.

El líder del PP no esquivó la tensión diplomática que España atraviesa con Argentina y responsabilizó a Sánchez de haberla provocado. También le recriminó que España esté a punto de reconocer a Palestina como un Estado, sin haberlo debatido lo suficiente con todos los partidos políticos.

"Rompe relaciones con un país hermano como Argentina", le reprochó al jefe del gobierno sobre la medida que España adoptó luego de que el presidente Javier Milei, de visita en Madrid, llamara "corrupta" a la esposa de Pedro Sánchez. A través del ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Abares, el gobierno español pidió unas disculpas públicas, que nunca llegaron desde Argentina, y que motivaron la retirada de la embajadora española en Buenos Aires

Hace unos días, en el Congreso, Núñez Feijóo le había preguntado al presidente Sánchez: "¿Qué tenía que ocurrir después de que su gobierno acusara al señor Milei de consumo de drogas y tráfico de órganos?" El líder del PP se refirió así al desafortunado comentario del ministro de Transportes de Sánchez, Oscar Puente, quien en una charla frente a estudiantes comentó que había visto a Milei en la tevé y que estaba bajo los efectos de "sustancias".

Al rayo del sol escuchaban los ex presidentes José María Aznar y Mariano Rajoy y varios presidentes regionales de comunidades autónomas que gobierna en PP como Murcia y Comunidad Valenciana. Estaban, además, algunos candidatos de la lista del PP a las elecciones europeas: Dolors Montserrat, la ex ministra de Salud que encabeza la lista, y el filósofo Fernando Savater, cuyo nombre cierra la boleta de aspirantes al Parlamento europeo del PP.

Savater subió al escenario después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se refiriera a la "sanchosfera" como "una forma de entender la política mediante la corrupción". A su turno, Savater confesó: "He cambiando muchas veces de grupo político, pero siempre me he basado en dos cosas: España y la democracia. Y por eso hoy estoy aquí".

### Otra vez, turbulencias: 12 heridos en un avión que iba a Irlanda

**DUBLIN, AGENCIAS** 

Doce personas-entre tripulantes y pasajeros-resultaron heridas ayer cuando un avión de Qatar Airways que volaba de Doha, capital gatarí, con destino a Dublín, Irlanda, sufrió turbulencias. Ocho de los heridos fueron hospitalizados.

El aeropuerto de Dublín informó que el vuelo QR017, un Boeing 787 Dreamliner, aterrizó antes de las

por los servicios de emergencia, incluida la policía y bomberos, debido a que seis pasajeros e igual cantidad de la tripulación sufrieron lesiones después de que el avión experimentara turbulencias mientras sobrevolaba Turquía, aunque otras versiones ubican el incidente sobre Irak. Qatar Airways comunicó que "un pequeño número de pasajeros y miembros de la tripulación sufrieron heridas leves y reci-13, hora local. El avión fue recibido bieron atención médica". La empre-

sa abrió una investigación interna, tras el reciente caso similar y fatal de Singapore Airlines.

"Comida por todos lados en el avión, en el techo, en todos lados", relató un pasajero ante la prensa irlandesa que hasta mostró cómo su pantalón resultó roto. Otro pasajero puntualizó que el avión sufrió una repentina pérdida de altura: "Duró cinco segundos. Y enseguida vimos cómo una azafata se elevó



en el aire y volvió a caer al piso". ■ En pista. El Boeing 787 Dreamliner de Qatar Airways, ya en Dublín.

# CEFECTIUS OF THE PROPERTY OF T

#### Colecciones ClarinX



LA CAJA CONTENEDORA DE LA CASA DE PEPPA [+2]



\$**14999**990

RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$389,10

LA CASA DE PEPPA PIG (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

PELUCHES CON DISFRAZ [+2]



s**RQQQ**90

RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

DINOSAURIOS ASOMBROSOS (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10



**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10** 

LIBRO CON SONIDO PEPPA PIG (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

PELUCHES PEPPA PIG (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

MASHA Y EL OSO (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10



CAJA CONTENEDORA
DE FIGURINES DE ORO
DE LA GRANJA
DE ZENÓN (\*2)

\$11999<sup>90</sup>

**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10** 

LA CASA DE PEPPA PIG [+2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

TROLLS BARB [+2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

MIS AMIGOS DEL ZOO (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

ENCARGÁSELAS A TU CANILLITA PARA QUE LAS SOLICITE A TRAVÉS DE PARADA ONLINE

### Sociedad

#### Inseguridad

# Vecinos en alerta por el plan para instalar contenedores para presos en comisarías de la Ciudad

En Barracas y otros barrios se oponen a la instalación de módulos para alojar detenidos. Temen fugas o "ranchadas" de familiares. La Ciudad asegura que se busca brindar más seguridad.

#### Candela Toledo

ctoledo@clarin.com

Hacinamiento, precariedad y fugas de presos de las comisarías. Esos fueron los motivos que impulsaron al Gobierno de la Ciudad a instalar "módulos de detención" en tres barrios. Pero el anuncio no trajo alivio entre vecinos, quienes mediante protestas en la calle y las redes sociales **expresaron su temor**.

Desde la pandemia, la sobrepoblación carcelaria no para de crecer en la Ciudad y hoy está en torno al 200%. Uno de los motivos es que Nación no otorga cupo en las cárceles federales, donde los presos que están procesados deberían ser alojados a la espera del juicio.

"Van a poner los containers con presos en una zona donde hay colegios y clubes de barrio. Hay mucho movimiento de chicos desde las 7 hasta las 21. No pueden con la inseguridad de todos los días y nos agregan un problema. ¿Quién va a cuidar de esas personas? ¿La Policía está capacitada para lidiar con es-

#### Serían un paliativo a la superpoblación en las seccionales.

tos presos? ¿Quién nos asegura que no se pueden escapar?", se pregunta Romina, en diálogo con **Clarín**.

La mujer vive hace 46 años en Barracas y asegura que cada día "es peor la inseguridad". En lo que va del 2024 hubo 13 fugas de presos en distintas comisarías de la Ciudad.

"El lugar donde los van a colocar no solo es una zona súper urbanizada, sino que también tiene **vías de acceso para pasar a Provincia en menos de 5 minutos**. Quiero que esto mejore y con los *containers* y menos policías dando vueltas, hay más vía libre a que pasen cosas", sentenció Romina.

Dentro del playón de la Comisaría Comunal 4D de Barracas se instalarán, a mediados de julio, 19 contenedores que tendrán la capacidad para albergar a 70 presos. Además de ese lugar, instalarán los mó-



Protesta. Vecinos de Barracas, el viernes, en una manifestación en Montes de Oca y Suárez. MARTÍN CAMPAYA



Módulos. Así son los bloques con contenedores que quiere instalar la Ciudad en algunas comisarías. GCBA

dulos en la Comisaría Comunal 12, ubicada en la calle Ramallo al 4300, en Saavedra; y en la Comisaría Comunal 15, en Avenida Guzmán al 300, Chacarita.

Cecilia Diz hace 51 años vive en Barracas y asegura que en los últimos años "la inseguridad está más latente que nunca". Ella, cómo el resto de los vecinos consultados por Clarín aluden a que el origen de esta situación deviene de los Centros de Inclusión Social (CIS) que se fueron instalando en la zona. "Convivimos con gente con pedido de captura, tobilleras electrónicas, tenemos muchas denuncias por amenaza, rotura de cristales, todas comprobadas que son por la gente de ahí. Junto con los vecinos de Saavedra estamos en contacto y averiguando el impacto ambiental de los contenedores", agregó.

Los vecinos de Barracas tienen miedo por posibles fugas y la instalación de "ranchadas" de familiares y amigos de los detenidos en la zona. Han manifestado su descontento por la decisión del Gobierno con diferentes expresiones que van

#### Estarán en Barracas, Saavedra y Chacarita, en predios policiales.

desde una petición, que lleva más de 14.500 firmas, y reiteradas movilizaciones. "En una convocatoría nos mandaron el protocolo antipiquetes. Nos pareció algo sumamente bochornoso porque había personas mayores de 50 años", dice Cecilia con indignación.

La preocupación y la indignación de los vecinos, tiene un problema de fondo que es una olla a presión a punto de explotar en la Ciudad. El hacinamiento en las alcaldías es una realidad. El presupuesto para alojar y trasladar a esos presos depende del Servicio Penitenciario Federal (SPF), ahora bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación. Si el SPF no les asigna cupos, la Ciudad no puede trasladar a los presos que ahora están abarrotados en comisarías y alcaidías que no están preparadas para alojarlos.

Sociedad CLARIN - LUNES 27 DE MAYO DE 2024

Según manifestaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño, la ubicación de la instalación de los módulos carcelarios no fue arbitraria, sino que se debe a que las comisarías seleccionadas cumplen con los requisitos edilicios con muros, cercos y playones, para poder construir esta nueva iniciativa.

Muchos vecinos barajan la idea de mudarse cuanto antes, como Miguel, que tras vivir 65 años en el barrio piensa en vender. "Mi mujer no se quiere ir, pero yo ya no veo la hora. Por la inseguridad, muchos de los que venden sus propiedades tienen que bajar el precio y ahora por la instalación de los módulos tendrán que bajar más", explica.

La puesta en marcha de los módulos está prevista para julio. Sobre el tiempo que durarán, en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad le dijeron a Clarín que "no hay fecha de caducidad".

En cuanto a la seguridad, señalaron que consistirá en un perímetro con doble alambrado, que incluye de púa y más policías cuidando el área.

Una de las preocupaciones por parte de los vecinos es la capacitación de los efectivos para llevar adelante esta tarea. "Todos los policías que trabajan en la custodia de los detenidos tienen una capacitación especial como celadores. E incluso los que pasan de la calle a cuidar detenidos tienen una instrucción previa. Respecto al refuerzo de seguridad tenemos un celador por detenido", indicaron.

En cuanto al temor por posibles "ranchadas" de familiares de presos en las afueras de la comisaría, desde el Ministerio desestimaron la posibilidad. "Nosotros tenemos una política muy severa con eso. La zona no se va a volver más insegura porque en una penitenciaría haya más detenidos, Devoto tiene 800 detenidos y es uno de los barrios más seguros", manifestaron.

Sobre el impacto ambiental de los containers, desestimaron la existencia de asbesto en su composición. Estos módulos son contenedores de chapa unidos en diferentes estructuras. Las celdas tienen camas cucheta (algo que está prohibido en los penales federales por disposición de la Justicia) y pequeños sectores de "esparcimiento". Los instalarán en playones o espacios al aire libre de las comisarías que poseen áreas disponibles y cercados con un doble alambrado.

"Van a ser instalados dentro de la comisaría de la calle California. Todo lo que estamos haciendo en cuestión de seguridad no viene a resentir la situación con los vecinos, al contrario viene a proveer más seguridad. Llevamos un cuatrimestre perfecto en cantidad de homicidios en ocasión de robo. Ese es el gran indicador y nuestra política va en línea con resolver los problemas y no hacerlos más grandes",

#### Reclamo salarial

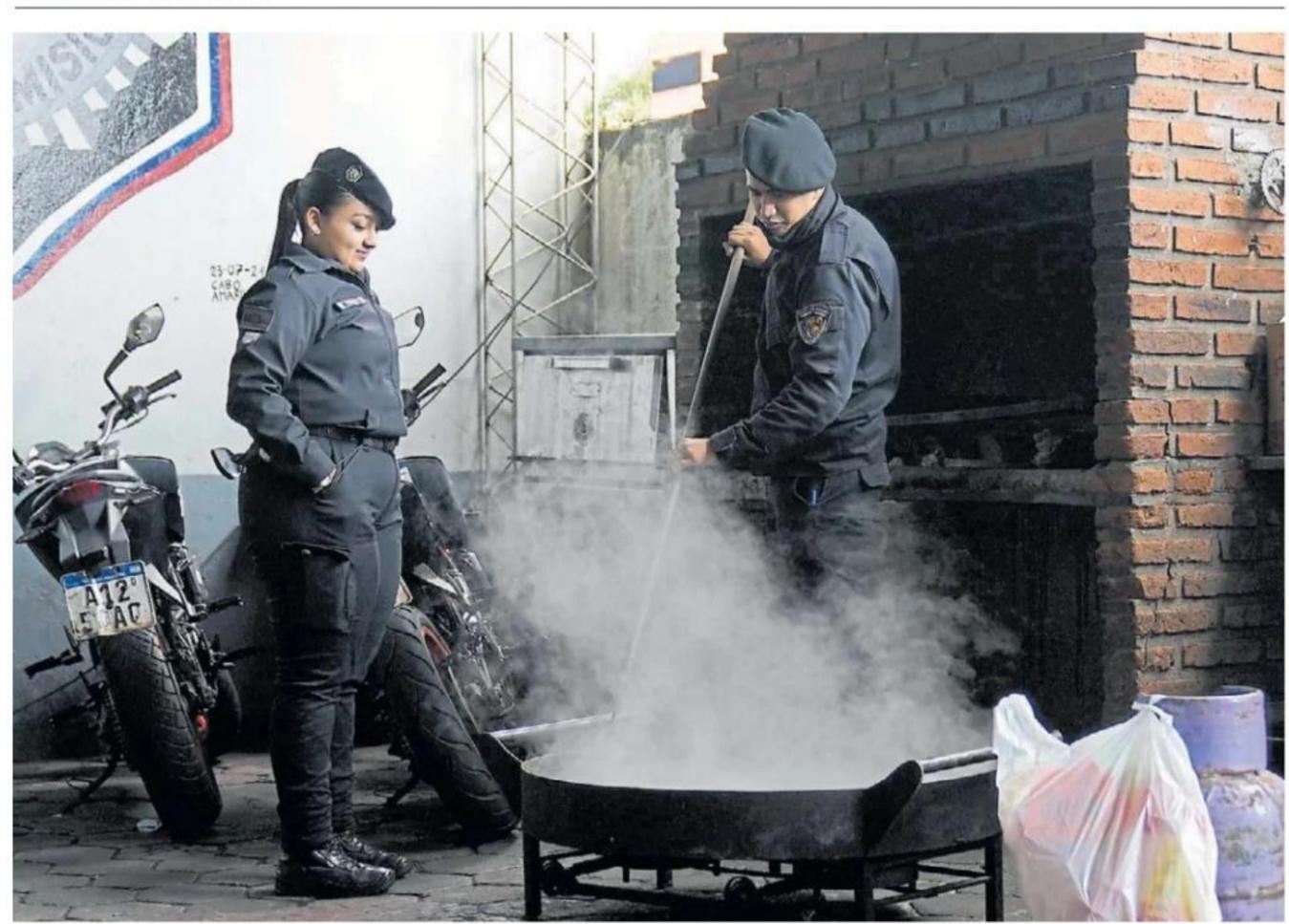

En el acampe. Dos policías cocinan para los agentes que están instalados en la protesta frente al Comando Radioeléctrico. FERNANDO DE LA ORDEN

# La protesta policial en Misiones está trabada y ya afecta la vida diaria

Van 10 días de acampe, sin avances con el Gobierno. No crecieron los robos, pero ya se siente la falta de agentes.

POSADAS, CORRESPONSAL

**Ernesto Azarkevich** posadas@clarin.com

El Gobierno de Misiones apunta al desgaste de la protesta que los policías en actividad y retirados iniciaron hace 10 días en reclamo de mejoras salariales.

El conflicto todavía no impactó en la seguridad pública porque las comisarías y unidades operativas logran cubrir las guardias y acudir ante el reporte de delitos, pero esa situación podría cambiar si más personal activo se suma al acampe frente al Comando Radioeléctrico.

La rebelión comenzó con un puñado de policías activos y retirados, más agentes penitenciarios que, desde octubre, buscaban negociar con el Gobier-

ción salarial. Con el correr de los días, los jubilados pasaron a ser minoría y creció exponencialmente el número de jóvenes que fueron copando el acampe.

"Hasta ahora el principal problema se genera con la reposición de dinero en los cajeros automáticos pese a que es un ingreso extra para el agente", admitió una fuente de la Jefatura de Policía. Algunos bancos ya optaron por contratar a empresas de seguridad privada.

"El servicio se está cubriendo con más solvencia en los pueblos chicos porque son lugares donde los policías y la población tienen un vínculo más cercano. En Posadas tuvimos unos pocos casos en los que no hubo asistencia inmediata ante un llamado", explicaron.

El hecho de que no se haya producido una escalada de delitos desseñalaron desde la cartera.

hizo que los agentes que están apostados con sus carpas frente al Comando Radioeléctrico cuenten con un fuerte respaldo popular. El mismo que perciben docentes y personal de la salud, que también piden una recomposición salarial.

Los partes diarios que emite la Jefatura de Policía mencionan esclarecimientos de robos, la asistencia a personas víctimas de violencia conyugal e, incluso, la implementación de operativos nocturnos en cada una de las quince unidades regionales, intervención por incendios y otros hechos. Todo evidencia que, más allá del acampe y la protesta, los policías siguen brindando el servicio de seguridad.

Las presiones se suceden de un lado y otro. Los policías del acampe escrachan por redes sociales y grupos de WhatsApp a los que no se

jefes amenazan a sus subalternos para que no se plieguen al reclamo.

El viernes, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso que la totalidad de los juzgados de la Primera Circunscripción Judicial (Posadas y alrededores) estén de turno en forma permanente. Lo raro es que la medida sólo alcanza a los juzgados de Posadas y el sur de la provincia, como si en el resto el conflicto no existiera.

Desde el Gobierno insisten en que los policías plegados al acampe son minoría, en un claro intento por bajarle el precio al reclamo. ¿Si es tan insignificante ese número, para qué abrir todos los juzgados?

Desde el Gobierno no reconocen las torpezas que fueron acumulando en los últimos meses. Varios acampes realizaron los retirados frente a la Jefatura de Policía para pedir iniciar las negociaciones para una recomposición salarial.

El Gobierno los ignoró y unos días antes de la rebelión desconoció a la mesa policial que encabezan los suboficiales retirados Ramón Amarilla y Germán Palavecino. A los policías les llevó menos de 24 horas organizar el acampe.

En las últimas 48 horas las negociaciones se estancaron. Los policías realizaron una contraoferta: bajaron el reajuste salarial al 85% e insistieron con el pedido de amnistía para todos los policías que se sumaron al ataque. Desde el Gobierno les reiteraron que no se moverán del 30% y el ansiado perdón

32 Sociedad CLARIN - LUNES 27 DE MAYO DE 2024

# Audiencia por las prepagas: se suma Economía a la discusión

Hoy se hará una audiencia. Ya participaba la Superintendencia de Salud. El área de Caputo pidió estar para que se apunte contra la "cartelización".

Pablo Sigal

psigal@clarin.com

Hoy a las 10 de la mañana se desarrollará en el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 3, a cargo de Juan Rafael Stinco, la audiencia por la devolución del dinero cobrado por las prepagas a los afiliados por encima de la inflación entre enero y abril.

Estaban citadas 41 empresas de medicina privada, a las que hasta ahora alcanzó la cautelar, y la parte demandante, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Sin embargo, sobre la hora hubo un pedido de participación extra que fue aceptado por el juez.

La Secretaría de Industria y Comercio solicitó a Stinco una intervención voluntaria como parte en el trámite, subordinada a la actora principal, la SSS. Se trata de un derecho previsto en los artículos 90 y 91 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN).

El abogado Juan Ignacio Rodríguez Jalón, en representación de la Secretaría dependiente del Ministerio de Economía, justificó la inclusión de esa repartición en la audiencia en función de que lo que se defina allí puede afectar la acción por 'cartelización' (potencial incremento coordinado de las cuotas) que lleva adelante la Comisión Nacional para la Defensa de la Competencia (CNDC).

Una fuente con acceso a la causa se preguntaba sobre la motivación



Demanda. El juicio es para que las prepagas devuelvan lo cobrado por encima de la inflación. G. R. ADAMI

de este aterrizaje judicial por parte de la dependencia del ministro Luis Caputo: "¿Desconfianza en la SSS?". Lo concreto es que la chance legal existe y, según parece, desde su avanzada contra las prepagas el Gobierno no quiere dejar nada librado al azar.

De esta manera, el Gobierno estará representado por partida do**ble** para asistir a la presentación de lo que las empresas tengan para ofrecer como plan de devolución y lo que el juez Stinco finalmente termine resolviendo.

Como se recordará, la propuesta

de la SSS a Stinco, realizada el 17 de abril pasado, es que el reintegro de lo cobrado de más se haga en siete cuotas consecutivas, prorrateando el porcentaje excedente sobre el valor nominal de las cuotas futuras (ajustadas por IPC) en las que esta devolución se haga efectiva.

Como se recordará, la CNDC-brazo de Comercio-lleva adelante el expediente por 'cartelización' contra siete prepagas, y ahora analiza la inclusión de otras 13 en el mismo expediente, ambas iniciativas producto de denuncias realizadas por legisladores de la Coalición Cívica.

A la vez, Comercio fue la responsable de fijar la fórmula de ajuste de las cuotas, que para mayo significó una diferencia del 114,6 por ciento con respecto a la factura de diciembre. Fórmula que Stinco validó en su fallo del 3 de mayo.

De manera que las causas tramitadas por vía judicial y administrativa están interconectadas (aunque en el Gobierno aseguren que no fueron coordinadas) y lo que se decida en una puede influir en la progresión de la otra. La 'cartelización', en caso de que se compruebe, supondría multas para las empresas.

¿Por qué habría 'desconfianza' de la Secretaría de Industria y Comercio en dejar la audiencia sólo en manos de la SSS?, le preguntó Clarín al entrenado observador que planteó esa hipótesis: "Porque responden a ministerios diferentes. Y para que no se caiga el disparador inicial que no fue el 'control de precios' sino la 'cartelización'. El efecto final es el mismo ('aumento de cuotas') pero la causa de intervención del Estado es distinta", interpretó.

Más allá de esa lectura política, desde lo formal el reclamo del abogado de Comercio agregó: "La sentencia que recaiga en autos podrá afectar un interés propio de mi mandante".

La lista de prepagas que hoy deberán ir a la audiencia está integrada por OSDE, Swiss Medical, Medicus, Omint, Galeno, Medifé, Hospital Italiano, Obra Social Luis Pasteur, Hominis, Medicina Esencial, Asoc. Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación, Mutual Federal 25 de Junio, ACA Salud, Sancor Salud, Prevención Salud, Sistema Integrado de Prestadores de Salud S.A., MET Córdoba, Hospital Alemán, Grupo DDM, Hospital Británico, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas y Círculo Médico de Lomas de Zamora.

A esas primeras 23 empresas se sumaron la semana pasada otras 18: International Health Services Argentina S.A., Obra Social YPF, OPDEA, Osdepym, Fundación Médica de Mar del Plata, Ensalud, Sociedad Española de Beneficencia y Mutualidad, Cobensil, MEDIN S.A.S.M.A., Centro Médico Pueyrredón, Programa de Salud S.A., Medical's Organización de Prestaciones Médicas Privadas S.A., Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo, Femedica, Asistencia Sanitaria Integra. S.A., Bristol Medicine, Asociación Civil de Estudios Superiores, y Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA.

■



Desde que vendiste tu primer usado.

Hasta que compraste tu primer 0km | Q



# Sigue el frío: arranca otra semana con temperaturas mínimas por debajo de 10°

En el AMBA, para hoy se esperan entre 6° y 13°, y mañana casi igual. Recién el miércoles subirá un poco la máxima.



Abrigados. El invierno se adelantó con la llegada de una ola polar en el área metropolitana. MARTÍN BONETTO

Las noticias no son alentadoras para los que no comulgan con el frío. El invierno se adelantó. La ola polar se instaló en el AMBA y, al parecer, seguirá, con un leve aumento de temperatura a mitad de semana, que será **casi imperceptible**.

El SMN anticipa un lunes de 6° de mínima y 13° de máxima; el martes la mínima será igual y la máxima podría ser de 16°; el miércoles sube un poco: 8° y 17°, después el jueves y el viernes la apertura térmica será de 10° a 18°, y el sábado volverá a bajar un poco a 13° y 16°.

Después de un finde patriótico helado y gris, con temperaturas mínimas de 2,5°C, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por fríos extremos en la zona del AMBA y en 13 provincias.

El alerta por frío extremo comprendió a la gran parte del norte y oeste del Conurbano, pero también regiones del sur, como la La Plata y otros sectores de la Provincia comprometidos. Otras de las provincias que sintieron fuerte el frío ayer fueron Salta, Formosa, Jujuy, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Chubut, Río Negro y Santa Cruz.

Según especificó el SMN, estas temperaturas y sensaciones térmicas bajas pueden tener un efecto moderado en la salud y pueden llegar a ser más riesgosas en niños, en mayores de 65 años, y en aquellos que padecen de enfermedades crónicas. En este contexto, tanto el SMN, como el Ministerio de Salud recomiendan evitar la exposición por tiempo prolongado al frío en exteriores; y abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

También recomienda intentar generar más calor corporal mediante movimientos como caminatas y ejercicios de estiramiento; y evitar los cambios bruscos de temperatura que puedan provocar enfermedades del sistema respiratorio. Además, tomar mucho líquido y tratar de evitar de fumar en ambientes cerrados.

Además del frío extremo, el ente gubernamental alertó con color amarillo por posibles nevadas en algunas regiones del país. Las zonas más comprometidas estarían en Mendoza: Tupungato, Luján de Cuyo, Tunuyán, Las Heras, San Rafael, San Carlos y Malargüe, las localidades advertidas. Según el SMN la nieve acumulada en esos sectores serán de entre 15 y 20 cm en zonas altas y entre 3 y 6 centímetros en zonas bajas.

El alerta amarillo por nevadas también comprende a algunas localidades de Neuquén y Río Negro. En ese sentido, Conesa, Meseta de Adolfo Alsina, Meseta de San Antonio y Valcheta, son los lugares con posible caída de nieve. ■



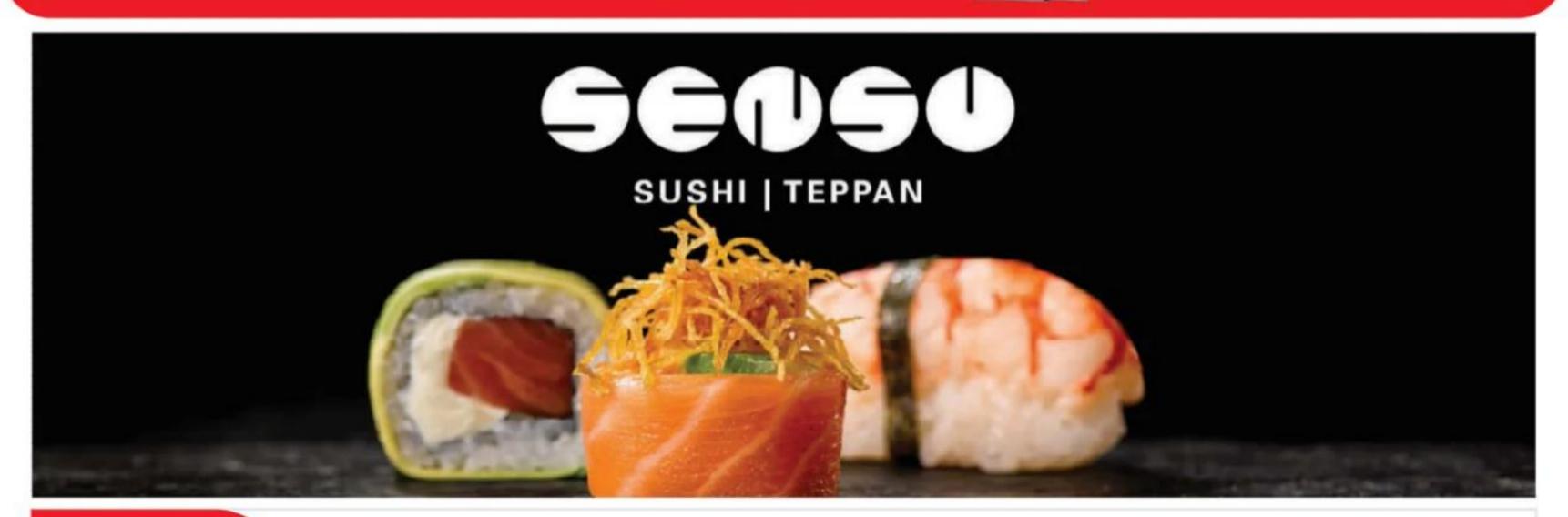

-20%

### **EN EL TOTAL DE LA FACTURA**

DE LUNES A MIÉRCOLES, CON AMBAS TARJETAS

Valido únicamente en las sucursales adheridas

365.com.ar

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA







BENEFICIO VALIDO EN LA REPUBLICA ARGENTINA HASTA EL 27/04/2025. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERAN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

34 Sociedad CLARIN - LUNES 27 DE MAYO DE 2024

Un estudio analizó la vida de papás de pacientes que requieren atención constante. Reveló que pueden necesitar hasta 25 días al mes para asistirlos.

# "No podía pensar en mí": el desafío de los padres que cuidan a sus hijos con enfermedades crónicas

#### Gonzalo Herman

gherman@clarin.com

Algunos padres, además de criar a sus hijos, deben cumplir con el desafío de ser también cuidadores a tiempo completo. Hay enfermedades que no se curan y amenazan la vida de quienes la padecen. El cuidado se vuelve extremo; lo que afecta de forma profunda. Un estudio-realizado en Argentina y Colombia- expone las consecuencias de convivir con el miedo constante y, también, cómo sobreponerse.

Los cuidadores suelen ser la madre o el padre de los pacientes pediátricos, y la pareja, el hijo o la hija en el caso de los adultos. Ellos tienen a cargo una amplia gama de actividades para sus seres queridos que les ocupan entre 13,4 y hasta 25,5 días al mes, según el informe impulsado por los doctores Ricardo Zwiener de Argentina y Mauricio Sarrazola de Colombia.

El estudio relevó a cuidadores de pacientes con angioedema hereditario (AEH), patología que se manifiesta con episodios recurrentes e impredecibles de edema (hinchazón) en cualquier parte del cuerpo, que varían en frecuencia, duración y gravedad y que pueden poner en riesgo la vida cuando ocurren en garganta o laringe, ya que pueden obstruir las vías respiratorias.

Alejandro Di Pietro, papá de Laureana (17), conoce muy bien los síntomas, ya que él es su cuidador. **Quedó viudo joven.** La mamá de su hija murió a un mes del parto. Y al año, su hija fue diagnosticada con AEH. La noticia cambiaría su vida y confirmaba una sospecha: **la ma-**



Cuidador. Alejandro Di Pietro junto a su hija Laureana, diagnosticada de angioedema hereditario (AEH).

**má de la nena padecía la misma enfermedad, pero nunca lo supo**. "Los médicos la confunden con alergia. Por eso mi ex nunca fue tratada y sufría muchísimo", dice Alejandro.

Las principales tareas de los cuidadores de pacientes pediátricos son llevarlos al médico, sacar turnos, procurar atención adecuada, llamar a una ambulancia ante un episodio y, en menor medida, brindar apoyo emocional. También se encargan de recordar la medicación y -de ser necesario- ayudarlos a vestirse, a bañarse y a alimentarse. En pacientes adultos incluye acciones como hacer las compras, pagar cuentas y preparar la comida. Esta tarea extra afecta la vida de los cuidadores. El 42% de los consultados manifestó tener problemas de pareja por su rol y 1 de cada 3 (37%) vio afectada su intimidad de pareja. Además, 4 de cada 10 (42%) tiene dificultades para pasar tiempo con amigos y familia y el 37% dijo no haberse sentido comprendidopor parte de su jefe y/o compañeros. El 32% tampoco se sintió comprendido por su pareja, ni por sus familiares e, inclusive, por los docentes de su hijo o hija.

Los cuidadores de pacientes pediátricos también dijeron experimentar emociones como ansiedad (79%), tristeza (68%), ira (63%), culpa (53%), frustración (47%), depresión (42%), estrés (42%), impotencia (37%) y resentimiento (32%).

Alejandro-comerciante-reconoce que siempre está en alerta. Que pasó por picos de estrés, ansiedad y tristeza. "Además de viudo, tenía una hija con AEH. Inconscientemente me puse como en piloto automático y mi vida se transformó en una rutina alrededor de su salud. Me di cuenta a los cinco años. Estaba como en una especie de estado de alarma constante, que no me dejaba pensar en mí".

"Cuando tengo la confirmación de la enfermedad se me desmoronó el mundo. No sabía cómo enfrentarla. Yo la había visto a Claudia -mamá de su hija- pasarla muy mal. No sabía qué tipo de tratamiento podía llegar haber. Tuve la suerte de que al poco tiempo se hacía una reunión de pacientes y voy. Esa reunión me sacó un montón de dudas porque no tenía a nadie que me dijera cómo se transita la enfermedad", recuerda Alejandro.

Reconoce que era una pelota de nervios, lleno de bronca. "Hasta que empecé hacer terapia y pude procesar todo. Hoy estoy mejor. Sigo atento, pero trato de tomármelo con calma. **Mi prioridad es que mi hija tenga una vida feliz**", agrega.

"Los cuidadores llegan al consultorio cargados de preocupaciones. Hay que reconocer que el manejo completo y exitoso del angioedema hereditario no solo implica el tratamiento médico, sino también un acompañamiento integral que aborde su impacto en la familia", explicó Zwiener, médico del servicio de Alergia e Inmunología del Hospital Universitario Austral.

Y alertó que "los cuidadores, además de su función principal, **tienen necesidades**, como el cuidado de su salud. A menudo enfrentan desafíos, incluyendo el impacto económico y la dedicación de tiempo al cuidado. Esto requieren atención y no puede ser ignorado.

Entre los cuidadores de pacientes pediátricos, el 31,6% presenta trastornos del sueño; el 26,3%, anemia; el 15,8%, hipertensión; el 15%, migraña (y el 21,4% de los cuidadores de adultos); el 10,5%, desórdenes gastrointestinales y colesterol.

Alejandro cuenta que durante años casi no durmió. Su hija tiene dos episodios por mes con hinchazones en las partes blandas del cuerpo. Suelen ser dolorosas. Se intensifican con la menstruación. También las emociones fuertes son disparadores. "Tiene episodios de abdomen que son muy dolorosos. Le pedimos a Laureana que nos arme una escala de dolor. Así sabemos cuándo vamos a la clínica, para que accionen rápido o no".

Cuenta que la angustia es algo constante y que la enfrenta con ejercicio físico. "Hago todo lo que pueda para combatir esa parte y mantenerme bien. Si no estoy bien yo, no puedo cuidar bien a mi hija", cierra Alejandro.

#### Más noticias del día

Belgrano y 9 de Julio

### Iba borracho en contramano y chocó

A las 7 de ayer un Renault Megane negro, que iba en contramano, embistió a un utilitario en la avenida Belgrano, casi esquina con Bernardo de Yrigoyen. El test de alcoholemia comprobó que el conductor tenía 1,45 gramos de alcohol en sangre. Quedó demorado. Personal de la División Avenidas Céntricas confirmó que en el Megane conducía un hombre acompañado por una mujer.



Peligroso. Iba en contramano.

En la TV Pública

#### Un vigilador se descompensó y murió

Un empleado de seguridad que del edificio de la TV Pública murió luego de descompensarse el sábado en su lugar de trabajo. Según confirmaron a Clarín fuentes del caso, un llamado al 911 alertó que "había un hombre convulsionando en el hall de entrada de los estudios de la TV Pública, en Figueroa Alcorta y Tagle". El hombre luego falleció.

La Plata

#### Golpe millonario en un country

Una banda de delincuentes dio un millonario golpe el sábado a las 15.30 en el barrio privado El Cauce de City Bell, La Plata. Entraron en una vivienda mientras los dueños no estaban. Se llevaron, de acuerdo con la primera información, 4.200 dólares, 11 millones de pesos y 800 euros. Al dinero la familia lo tenía escondido en distintas partes de la casa.

¡Coleccionalos!

CON BASE DORADA

OFERTA EXCLUSIVA PARA KIOSCOS, VALIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 08/05/24 AL 09/10/24 O HASTA AGOTAR STOCK DE UNIDADES: 14.572 (ENTREGA N°2), , LO QUE OCURRA PRIMERO. ENTREGA N° 2: LIBRO + FIGURA DE BARTOLITO \$4.999,90. RECARGO POR ENVIO AL INTERIOR \$380,10. (\*) FIGURAS PERSONAJES DE LA GRANJA DE ZENÓN Y CAJA CONTENEDORA: ORIGEN CHINA. PARA MAS INFORMACIÓN CONSULTE EN WWW.CO-LECCIONES.CLARIN.COM . ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CABA.

¡Todavía podes

y a Zenón!

conseguir la caja





36 Sociedad CLARIN - LUNES 27 DE MAYO DE 2024

# Investigan a un ex SIDE por una red de trata en Playa del Carmen

Un acusado en la causa de las argentinas rescatadas en México tiene un club llamado The One. Esa es la marca del proxeneta y ex agente Raúl Martins.

#### Virginia Messi

vmessi@clarin.com

Allá por los años 90, sobre la calle Chacabuco al 100, en el barrio porteño de Montserrat, existía un famoso prostíbulo con fachada de club nocturno llamado "The One". Era la base de operaciones del ex agente de inteligencia Raúl Martins (76), por entonces uno de los dueños del sexo vip de Buenos Aires y poseedor una colección de videos sexuales que hacía temblar a más de un poderoso.

En "The One" había habitaciones y compartimentos secretos con cámaras que filmaban a los clientes. Hace pocos años se supo que quedaba pegado a un edificio que la SI-DE había adquirido a través de sociedades fantasma.

Acorralado por las causas judiciales y las internas en la Secretaría de Inteligencia (en la que revistó entre 1974 y 1987 con la identidad de Aristóbulo Manghi y el falso oficio de profesor de Historia) Martins migró a México en 2003.

Allí, en el centro de Cancún, abrió "The One, Internacional", al que luego le cambio el nombre por recomendación de su abogado. Lo hizo luego de que estallara un escándalo en 2004: fue acusado de pagar coimas a un inspector municipal para que no lo molestaran y de filmar a clientes con intenciones extorsivas. Incluso sus socios en el boliche se despegaron de él publicando una solicitada.

Primero "The One, Buenos Aires". Después "The One, Internacional", en Cancún. Y como la tercera es la vencida, hoy la marca "The One" vuelve a aparecer en una causa judicial.

Aunque no trascendió en los medios, uno de los hombres involucrados en el caso de las 15 mujeres argentinas rescatadas en Playa del Carmen hace dos semanas - el mexicano Emmanuel Guevara Cordero- promocionaba también un "club de hombres" en la ciudad de Puebla. Su nombre: "The One, Puebla".

Puede ser casualidad, las casualidades existen.

Pero la Justicia mexicana, y también la argentina, no descartan que haya algo más y están investigando las coincidencias. Sobre todo teniendo en cuenta que la red desbaratada el 17 de mayo manejaba mujeres argentinas.

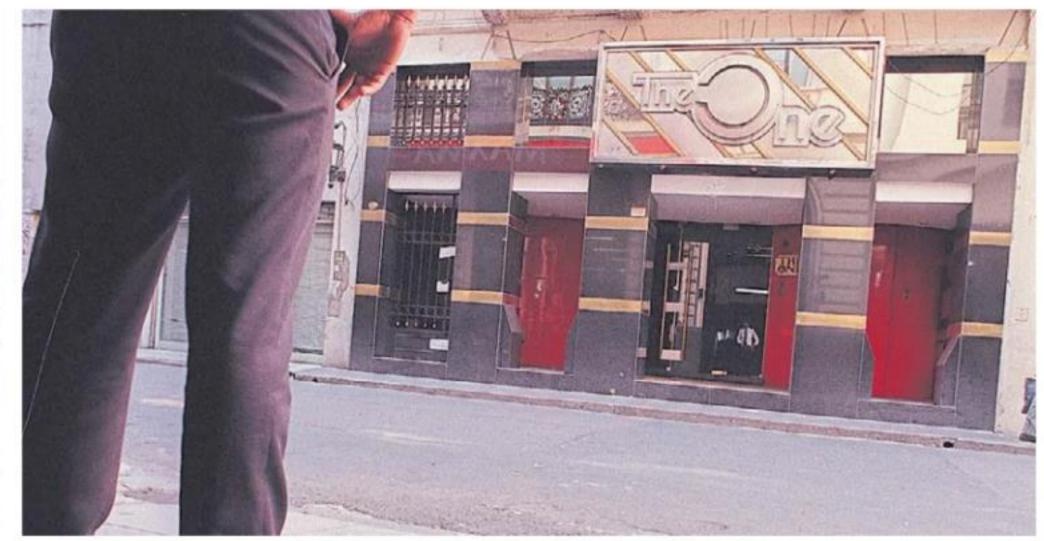

The One. El boliche porteño del ex agente de la SIDE Raúl Martins, que tuvo su auge en los 90. ARCHIVO CLARÍN



Raúl Martins. En el momento de ser detenido en 2019 cuando intentaba ir desde México rumbo a Belice.

sumarle el dato de que Martins está en México, pero preso: fue detenido en 2019 por pedido de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría. Desde entonces intenta esquivar la extradición a nuestro país, donde el Tribunal Oral Federal N° 7 lo espera para juzgarlo como jefe de una banda que explotaba sexualmente a mujeres.

Martins se viene resistiendo a ser extraditado. Hasta ahora ha conseguido no viajar. Lo que no ha logrado es la prisión domiciliaria, cuyo otorgamiento depende de los tribunales argentinos.

En este aspecto tuvo malas noticias recientemente. El 12 de abril último, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal convalidó una decisión del TOF 7, que el 4 de abril había prorrogado por seis metins. Los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky - de la sala IV-tomaron en cuenta "la naturaleza y dimensión de los hechos endilgados y la voluminosidad y complejidad que revisten las actuaciones".

Quién es Raúl Martins. "Pese a tener 75 años y problemas de salud, la Justicia argentina le niega la prisión domiciliaria argumentando que no tiene jurisdicción porque la ejecución de la pena se lleva a cabo en México. A su vez, México también se la negó diciendo que Martins está detenido por orden de la Justicia argentina y que ellos no tienen jurisdicción", explicó a Clarín su abogado Facundo Álvarez en una nota publicada en diciembre pasado.

Por entonces, la Corte Suprema

el ex espía continuara en el fuero federal. Para embarrar aun más las cosas, lo que sostiene Martins es que no pueden extraditarlo porque -además de ser ciudadano mexicano- es un perseguido político por su desempeño en la SIDE.

"Martins fue detenido un día antes de que la orden llegara de manera oficial a la Justicia mexicana. Además, no fue detenido en el aeropuerto -como se dijo falsamente-sino en el centro de Cancún. Luego permaneció detenido ilegalmente durante un día a la espera que la orden llegara al juzgado de turno en México", aseguró Álvarez en su momento. Clarín no logró contactarlo para esta nota.

En nuestro país, esperan a Martins dos expedientes penales hermanos. En el primero ya fue proce-A la lista de casualidades hay que ses la prisión preventiva de Mar- había decidido que el caso contra sado (con un embargo de diez mi- ex espía.

llones de pesos) y elevado a juicio como jefe de una asociación ilícita dedicada a explotar mujeres con fines sexuales. Esta causa es la que tiene el Tribunal Oral Federal N°7, del que depende mantener la prisión preventiva.

En el segundo expediente-directamente ligado al anterior- se lo quiere indagar por el lavado de dinero del negocio de los prostíbulos que él manejaba en Buenos Aires. En su momento de esplendor, en los años 90, llegaron a una decena.

Desde 2003, momento en el que decidió alejarse de la Argentina, Martins se fue haciendo fuerte en México, principalmente en Cancún (Quintana Roo) donde abrió varios boliches de sexo vip. En 2006 Martins se mudó definitivamente y logró que le concedieran la nacionalidad mexicana pese que allí se le había abierto una causa por proxenetismo (que no prosperó).

Cuando lo detuvieron, Martins estaba por cruzar a Belice, un pequeño país que limita al norte con Quintana Roo. Fue entonces cuando comenzaron sus problemas, pese a la peluca negra con la que había intentado cambiar su imagen.

En ese momento Martins reveló que era ciudadano mexicano y eso frenó inmediatamente su expulsión, obligando a iniciar un proceso mucho más complejo, que fue monitoreado desde Buenos Aires por la Cancillería argentina y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Durante años, Martins fue uno de los hombres más temidos por el poder en Argentina. Y eso se debió, en gran parte, a los videos sexuales con los que contaba para extorsionar a quien lo desafiara. En allanamientos realizados a fines de los 90 a algunos de sus locales se encontraron lugares especiales para embutir cámaras.

Todo ese poder se fue resquebrajando hasta llegar a 2019. El 11 de julio de ese año, la jueza Servini de Cubría procesó por asociación ilícita y explotación de mujeres al propio Martins y a dos familiares directos de Estela Percival, su última esposa: Natalia Percival (su hermana) y Virginia Solís (su madre).

Basándose en los números entregados en un juicio laboral por Claudio Lifschitz -quien fue abogado del ex espía y luego lo denunció junto a su hija Lorena Martins, con quien se puso de novio-, el ahora detenido llegó a recaudar un millón y medio de dólares por año por sus locales en Capital Federal (manejó 10) y casi dos millones por los que abrió en México.

Un pesado en serio... y con muchas conexiones. Las relaciones de Martins con "miembros del Poder Judicial, de las fuerzas de seguridad federales y provinciales y de la ex municipalidad de Buenos Aires" fueron denunciadas por Servini en su resolución de procesamiento. Ese fue el principio del fin para el

Sociedad CLARIN - LUNES 27 DE MAYO DE 2024 37







Hallazgo. Aún estaba con vida cuando la encontró un camionero.

# Una maestra hizo dedo y la apuñalaron en un intento de violación

Erica Beatriz Torrez, de 45 años, trabajaba en una escuela en Chaco. El agresor se ofreció a llevarla en una estación de servicio. Luego confesó el crimen y quedó detenido.

Érica Beatriz Torrez (45) estaba haciendo dedo en una ruta del Chaco, para ir a trabajar una escuela de Charata, al sudoeste de la provincia. Fue un hombre en una Ford F-100 quien accedió a llevarla, pero en medio del trayecto intentó violarla y la asesinó.

El sospechoso fue identificado

como Juan Marcelo Cáceres (41). conocido como "El misionero", quien tenía antecedentes por abuso sexual y trabajaba en una verdulería de las Breñas ,localidad donde vivía la mujer.

La víctima fue encontrada agonizando por un camionero a un costado de un camino rural en la zona de Las Breñas, cercano a la ruta 89.

El ataque se produjo pasadas las 7 del viernes, luego de que la docente saliera en moto desde su casa para ir hacia el trabajo, en la Escuela N° 266 de Charata, donde era bibliotecaria.

Como todos los días, hizo unos siete kilómetros, dejó el vehículo en una estación de servicio YPF cercana y salió hacia la ruta para que alguien la alcanzara los 14 kilómetros que le faltaban para llegar a destino.

En una vieja Ford F-100-con cabina simple blanca-iba "El misionero", quien accedió a llevarla. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad con que cuenta la estación de servicio rutera. Luego de ese episodio, se perdió el rastro de la mujer.

Apenas unas horas más tarde, un camionero la encontró tirada en un camino vecinal denominado "Los Pinos". Tenía múltiples heridas de arma blanca y murió en el hospital.

El informe forense indica que Torrez falleció a causa de las lesiones recibidas. "Tiene 20 puñaladas, pero no hay signos de abuso", informaron.

Desde la Fiscalía, la hipótesis más fuerte es que la docente fue asesinada al resistirse a un abuso sexual. Según remarcaron, "el abuso o la violación sería el móvil del femicidio".

El caso que conmociona a toda la provincia llegó hasta el gobernador Leandro Zdero, quien envió sus condolencias a familiares y amigos a través de las redes sociales y se comprometió a dar "los recursos necesarios" para que se esclarezca.

La comunidad educativa también lanzó un fuerte repudio por lo sucedido. "Exigimos justicia" señalaron en un comunicado emitido en las últimas horas.

La Fiscalía N° 3 de Charata, a cargo de Gabriela Rafart Anton, inició la etapa investigativa con peritos especializados.

El camionero que encontró a Torrez contó que la mujer llegó a decirle que habían querido violarla. Luego la víctima convulsionó, según publicó Diario Chaco.

Con las imágenes brindadas por las cámaras de la estación de servicio, la Policía dio rápidamente con el vehículo en el que subió la bibliotecaria, y quien lo manejaba: Juan Marcelo Cáceres, que fue atrapado en su casa de Las Breñas, el sábado por la noche.

Según fuentes policiales, "El misionero" se quebró en la declaración con la Fiscalía y admitió su culpabilidad en el hecho.

"Cáceres admitió haberla asesinado luego de que la mujer se negara a ser abusada. Dijo haber tenido un ataque de furia y por eso la acuchilló", indicó una fuente. Sin embargo, todavía no se pudo encontrar el arma que lo incrimine.

Por estas horas, la Policía procedió al secuestro de la camioneta para peritarla y buscar pruebas de que la docente estuvo ahí.

También se procedió al allanamiento de la casa del principal implicado y se montó un operativo para encontrar el arma en el lugar donde se cometió el femicidio.

El sospechoso cuenta con antecedentes de abuso sexual. Fue condenado en 2014 a seis años de prisión en Sáenz Peña. En 2020 salió en libertad.

# Detienen tras un tiroteo a un histórico barra de Los Andes

A los tiros. Así fue detenido un histórico barrabrava de Los Andes que desde la terraza de su casa había empezado un pleito de insultos y balas contra empleados de limpieza del municipio de Lomas de Zamora. Luego, los disparos continuaron contra ocho agentes policiales que rodearon la vivienda de Villa Centenario, en la zona sur del Conurbano. Él y su hijo Enzo (25), que intentó protegerlo, terminaron detenidos.

El enfrentamiento con la Policía Bonaerense se produjo el viernes, luego de que Rodolfo "Manguera" Aguilera (59) había intentado ame- cirlo luego de ingresar por los te- cado. ■

drentar a empleados municipales que barrían la calle de su casa ubicada en Ginebra y Plumerillo.

No está claro qué fue lo que desató la furia del barra. Sí se supo que insultó y disparó al aire mientras los empleados intentaban limpiar.

Tras un llamado al 911 ocho agentes de la Bonaerense llegaron hasta el lugar y se tirotearon con el barra, que seguía atrincherado en la terraza de su casa. Las fuerzas, según informó la agencia Noticias Argentinas, utilizaron balas de goma.

Dos de los agentes lograron redu-

chos de casas vecinas y sorprender a Aguilera por la espalda. El hijo del barra intentó interceder con los agentes para que su padre pudiera huir, pero también fue capturado. Ambos quedaron detenidos.

La Policía secuestró una pistola Steyr, calibre 9mm. con seis municiones. Además, se incautó una caja con 50 municiones y 3.600 dólares en efectivo.

Aguilera fue jefe de seguridad del gremialista Víctor Grossi, polémico expresidente del club lomense y representante de la UOCRA. Tiene varias detenciones por robo califi-

## El padre de Fernando criticó el film de Nahir

Gustavo Pastorizzo, padre de Fernando Pastorizzo, el joven asesinado en 2017 por Nahir Galarza, cuestionó la película que reconstruye el crimen de su hijo y que fue estrenada en una plataforma de streaming. "Es un mamarracho", afirmó. Y advirtió que junto a su abogado evalúan realizar un pedido para que eliminen "algunas partes".

"El mote de película le queda grande", criticó en declaraciones realizadas a AM con Vos. Y agregó: "Quisieron dar a entender que Fernando era el golpeador y era mi hijo el que sufría acosos y golpes".

Apuntó "hay mucha violencia de la mujer hacia el hombre, no sólo en el caso de mi hijo. Pueden ser violentos tanto el varón como la mujer", remarcó.

Pastorizzo también cargó contra Nahir Galarza, quien a los 19 años fue la mujer más joven sentenciada a cadena perpetua en la Argentina. "Es una psicópata. Ella debe estar disfrutando y gozando de que hicieron una película de ella. Se debe sentir una diva", afirmó.

Nahir Galarza fue condenada a prisión perpetua el 3 de julio de 2018. La Justicia dictaminó que la exestudiante de abogacía asesinó a su novio de 20 de dos disparo.

#### Cine



Visitante. A los 78 años, Hudson vino por primera vez al país. Confiesa que no sabía "nada" de la Argentina, y que aprovechó la invitación para festejar sus 39 años de casado.



pscholz@clarin.com

s el invitado de honor en el Salón VIP de la Comic-Con Argentina, el evento que acerca a los fans a sus estrellas. Y Ernie Hudson es una de ellas, aunque es posible que no recuerden el nombre de este afroamericano. Pero sí su cara: era (y es) Winston en Los Cazafantasmas. Vino acompañado por su esposa Linda -ya nos contará el motivo-. Y este año lo vimos en la última de Los Cazafantasmas, Apocalipsis fantasma.

Hudson tiene 78 años, prácticamente no conoció a sus padres -la madre falleció cuando él tenía dos meses de edad-, tuvo una infancia pobre y se curó de cáncer. En cine, además de cazar espíritus rebeldes, actuó en Miss Simpatía, al lado de Sandra Bullock, en Congo, en El cuervo (con Brandon Lee, hijo de su adorado Bruce Lee) y La mano que mece la cuna.

Ernie se presentó en diferentes paneles de la convención durante el fin de semana en Costa Salguero. Lo que sigue son fragmentos de la entrevista que mantuvo con Clarín.

#### -¿Pudo recorrer algo de Buenos Aires? ¿Este es su primer viaje a la Argentina?

-No he podido hacer muchos paseos. Tengo que volver al trabajo. Pensé que tendría más tiempo, pero espero tener la oportunidad de ver algo de la Argentina.

#### -¿Sabe algo de nuestra cultura, nuestro cine?

-No sé nada de Argentina. No había planeado venir, luego me invitaron. Todavía estoy investigando sobre el mejor lugar para visitar aquí.

#### -¿Cómo le llegó la invitación para venir a la Comic-Con Argentina?

-Me contactaron y preguntaron si me gustaría venir, y pensé: absolutamente. Este fin de semana cumplimos 39 años de casados con mi esposa. Entonces pensamos que vendríamos a la Argentina y lo celebraríamos aquí.

#### -Bueno, hablemos de su carrera. ¿Cómo y por qué usted comenzó la carrera como actor?

-Comencé mi carrera estudiando en la universidad. No había planeado ir a la universidad, pero comencé a darme cuenta de que si quería tener un buen trabajo y una buena vida, necesitaba recibir una educación. Y una vez que entré a la universidad, descubrí el teatro y la actuación por casualidad. Y una vez que descubrí lo que era la actua-

# ción, pensé: "Puedo hacer esto". Y eso fue en 1966, hace casi 60 años. -¿Cómo fue el proceso de casting por el que llegó a hacer de Winston en Los Cazanfantasmas?

-Hice una película, Cazador del espacio: Aventuras en la zona prohibida, con Peter Strauss y Molly Ringwald. Ivan Reitman, que produjo y dirigió Los Cazafantasmas, había producido esa película. La hice un año antes de Los Cazafantasmas, pero era un personaje diferente. Y cuando decidieron hacer Los Cazafantasmas, no pensaron que yo era el adecuado para la película y se negaron a verme en una prueba de casting. Entonces tomó mucho tiempo conseguir una audición. Pero cuando finalmente conseguí hacer una prueba, pude conseguir el trabajo.



En la primera película quedé decepcionado porque no me incluyeron en la publicidad. Yo no estaba en el afiche. Y no me incluían en las entrevistas".

#### -¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de la primera película de Los Cazanfantasmas?

-Creo que fue conocer a los muchachos, Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ivan Reitman, la amistad que tenían y de la que eventualmente me convertí en parte. La forma en que trabajan con los fanáticos y la forma en que abordaron la vida fue una experiencia de aprendizaje para mí. Así que siempre estaré agradecido por eso.

#### -Todo muy lindo, pero en el reestreno de Los Cazafantasmas por el 30° aniversario, en los afiches estaban tres cazafantasmas, pero usted no. ¿Cómo se sintió?

-Bueno, no me sentí muy bien al respecto. En la primera película quedé decepcionado porque no me incluyeron en la publicidad. Yo no estaba en el afiche. Cuando el elenco iba a programas de entrevistas, no incluían nunca a mi personaje. Y ese fue un punto muy sensible para mí. Sí. Pero a lo largo de los años, Sony Studios, que es parte de Columbia -o Columbia es parte de Sony, como sea-, ellos se disculparon e incluyeron al personaje de una manera real.

## -¿Y por qué no lo habían hecho antes?

-Hay que pensar que, en cierto modo, son dueños de la franquicia. Bueno, creo que lo que pasó la primera vez es que sintieron que los tres tipos, Bill Murray, Dan Aykroyd y Harold Ramis, eran suficientes para vender la película. Querían tener otro personaje, pero no sentían que fuera necesario incluirlo por completo. Por eso creo que fue un intento deliberado por parte del estudio de centrarse únicamente en los tres muchachos.

#### -¿Por qué cambiaron?

-Lo que les sorprendió es que los fans de todo el mundo realmente se identificaban con Winston, mi personaje. No era un científico, era simplemente un hombre común y corriente. Los estudios estaban un poco sorprendidos y reacios a incluirlo. Pero los fans abrazaron al personaje cuando salieron a la venta los muñequitos. Se sorprendieron de que entre los fans, mi personaje fuera tan popular como todos los demás. Por entonces, ellos no se imaginaban eso. Así que creo que subestimaron mi trabajo y subestimaron al personaje, pero desde entonces lo han compensado y estoy muy feliz.

#### -Usted ha dicho: "Si entrás en una película importante de un estudio importante y se estrena como número uno, cambiará tu carrera".

-Bueno, Los Cazafantasmas no hizo nada de eso por mí. Hasta ese momento trabajaba bastante sin parar, pero hice la película y pasaron dos años y medio antes de que obtuviera otra película. CLARIN - LUNES 27 DE MAYO DE 2024 Spot 39



Cazafantasmas. Harold Ramis, Hudson, Bill Murray y Dan Aykroyd.

#### -¿Por qué?

-Creo que el resto de la industria miró lo que hizo el estudio y sintió que, bueno, si yo no estaba incluido en la promoción, entonces tal vez no tenía tanto valor en la taquilla. Entonces, yo había estado trabajando, pero una vez que se estrenó la película, el trabajo se detuvo. Así que no sólo no tenía compensación por la película, sino que también conseguía menos trabajo que antes de Los Cazafantasmas.

#### -¿Qué hizo entonces?

-Fueron necesarios algunos años para finalmente romper con eso. E hice La mano que mece la cuna. Y eso me hizo empezar a trabajar de nuevo hasta la segunda Cazafantasmas. Y luego las cosas se detuvieron de nuevo. Pero cuando eso ocurrió, solo tuvo que ver con películas de cine, porque hice televisión, hice comerciales, hice doblajes. Así que nunca dejé de trabajar, pero las películas se ralentizaron.

#### Creció en una familia muy pobre. Su madre murió cuando usted tenía dos meses y nunca conoció a su padre: lo crió su abuela. ¿Cree que algo de esto influyó en su carácter, en su templanza?

-La familia influye en todo lo que hacés. Crecí sin un padre. Para mí era importante ser un buen padre para mis hijos. Tengo dos hijos de un matrimonio anterior, de los que fui padre soltero y los crié solo. Y por eso siempre quiero que estén al menos orgullosos del trabajo que hago y que he hecho, y que no se

Los fans abrazaron a mi personaje cuando salieron a la venta los muñequitos. Los productores se sorprendieron de que fuera tan popular como los otros".

avergüencen de ninguno de ellos. Así que tuve que rechazar trabajos que no creía apropiados.

#### -¿Su familia influye en los trabajos que hace?

-Mi esposa y yo hemos estado juntos durante 39 años. Tenemos dos hijos. Así que tengo cuatro hijos en total. Ellos siempre influyen no solo en el trabajo, sino también en las relaciones, en cómo opero en Hollywood. Digamos que me centré principalmente en lo que sentía que podía hacer y seguir siendo responsable como padre.

#### Mencionó la actuación de doblaje. Usted les ha prestado su voz a personajes de cortometrajes y videos. ¿Qué es lo mejor de ser dobladista de voz? ¿Cuál cree que es la mejor parte de doblar un personaje?

-Me encanta escuchar mi voz en off. Me encanta el hecho de que no tenés que vestirte de cierta manera. Nadie te ve. No tenés que pensar en el aspecto físico. Lo traés todo con tu voz. Los encargados de la animación llenan los espacios. Es una libertad justiciera. Simplemente podés dejarte llevar y divertirte; es diferente a cuando estás frente a la cámara. Hay tantos elementos en las imágenes de una película o video que se rechazan, mientras que no ocurre con las voces. Tu voz dice. -Entre sus películas también se encuentra, como mencionó, La

## mano que mece la cuna. ¿Tiene algún recuerdo particular de ese thriller?

-Me encanta La mano que mece la cuna, porque me encanta el hecho de que mi personaje fuera libre de ser el ciento por ciento lo que era. A veces, cuando trabajás, sos consciente de los otros actores con los que estás trabajando, y si se sienten inseguros, o si el estudio se siente inseguro acerca de su actuación, quieren alterar un poco la tuya para adaptarse. Entonces, con La mano que mece la cuna pude, simplemente, crear un personaje que yo adoraba. Y me sentí bien.

■

#### Música

# Un viaje armónico desde el Mato Grosso a la Rusia de 1917

En su quinto concierto de la temporada, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires se lució en el Colón.



Formación. La Filarmónica, dirigida por Manuel Hernández-Silva, contó con Teo Gheorghiu al piano.

#### Crítica



Muy bueno

#### Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, concierto 5

Director: Manuel Hernández-Silva. Piano: Teo Gheorghiu.

Programa: "Lágrimas de Tahuarí" (Gabriel Sivak); "Concierto para piano en la menor, Op. 16" (Edvard Grieg); "Sinfonía Nº 12 en re menor, Op. 112, El año 1917" (Dmitri Shostakovich).

Lugar y fecha: Teatro Colón, 24 de mayo de 2024.

## Virginia Chacón Dorr

Especial para Clarín

"Los paisajes han creado la mitad mejor de mi alma", dijo Ortega y Gasset en su obra La pedagogía del paisaje. Si esto es cierto, entonces el concierto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, con el que celebró su 78º aniversario, fue una verdadera oportunidad para cultivar el alma con tres obras musicalmente ligadas a distintas geografías pero con una raíz común: la tradición musical académica europea.

Así, el viaje se planteó desde su partida en el Mato Grosso brasileño, pasando por las tierras noruegas, para finalizar en la Rusia revolucionaria.

Lágrimas de Tahuarí surge de un proceso creativo que llevó al compositor a convivir con los kuikuros en el territorio Xingú bra-

cinco movimientos, presenta profusamente elementos evocadores, aunque no se trata de un documental, sino más bien del sensible resultado de su experiencia e inspiración.

Desde la inmersión en las aguas brasileñas, pasando por ritmos marcados que llaman a un baile. hasta sonidos de sirenas de emergencia, Gabriel Sivak construye una narración en la que las lágrimas son su punto más sensible: el llanto de los árboles por la destrucción de la mano humana.

Con un discurso contemporáneo y el siglo XX como caja de herramientas, organiza los paisajes mediante la interconexión de temas con una orquestación enriquecida por técnicas extendidas y elementos externos a la orquesta que, sin ser efectistas, se integran mayormente de manera orgánica en la partitura.

La dirección del maestro venezolano Manuel Hernández-Silva, quien ha dirigido el estreno mundial de esta obra frente a la Orchestre des Pays de la Loire y en posteriores ocasiones, aporta orden al discurso proyectado con solidez por parte de la orquesta.

El pianista Teo Gheorghiu asumió el desafío de interpretar el Concierto para piano en la menor de Grieg, una obra compleja y emblemática. Estructurada en tres movimientos, fusiona influencias folklóricas escandinavas con la tradición romántica alemana.

Con elegancia y técnica, Gheorghiu logró una interpretasileño. La obra, compuesta por ción cohesiva en el arco de los ca- el apoteósico clímax final. ■

rácteres distintivos de la obra, en la que abundan pasajes de virtuosismo. Por momentos los contrastes dinámicos de la orquesta fueron más amplios y expresivos que los del piano, lo cual creó la impresión de un ligero desbalance en la interpretación en conjunto del primer movimiento.

Fuera de este detalle, el segundo movimiento fue de particular belleza, y le ofreció al solista la posibilidad de explotar lo mejor del carácter lírico de Grieg.

Como encore, el pianista ofreció Arabesque de Schumann, que le permitió demostrar la contundencia de sus decisiones interpretativas y licencias personales dentro de un repertorio que maneja con conocimiento.

En un episodio más de la compleja relación que tuvo con el régimen soviético, Shostakovich puso su talento al servicio de narrar la historia de la Revolución Rusa de 1917 y particularmente de uno de sus protagonistas, Lenin.

La Sinfonía Nro. 12 porta una complejidad importante, no solo por la continuidad que exigen los movimientos, sino también por cómo se entreteje su material temático en sus diferentes momentos, que van desde el sutil murmullo hasta la épica fanfarria.

El director y la orquesta lograron un discurso fluido, con la fuerza y el dramatismo que la obra requiere, sin caer en la redundancia ni en el tedio, articulando con cuidado los puntos de tensión de la obra para construir

### Series y películas

# Razones para animarse a ver una historia sobre leucemia infantil

Aunque el tema no tiente, vale la pena mirar "Todo va bien", una producción francesa que muestra cómo una familia procesa la enfermedad de una nena.

#### "Todo va bien"

00000

Buena

Creación: Camille de Castelnau. Dirección: De Castelnau, Audrey Estrougo y otros. Con: Virginie Efira, Sara Giraudeau, Angèle Roméo, Mehdi Nebbou, Nicole Garcia. Emisión: 8 capítulos (Disney+ y Star+).

#### Marina Zucchi

mzucchi@clarin.com

Hay series que expulsan antes de entrar: son aquellas cuya sinopsis anticipa un drama familiar ligado al sufrimiento infantil. No cualquiera está dispuesto a traspasar ese umbral, a recibir una trompada apenas cruzada la barrera. La ficción francesa Todo va bien (Star+) es un plato de ese menú que vale la pena, a pesar de esa atmósfera angustiante de hospitales, catéteres y narices rojas de plástico.

Una niña, una leucemia poco común y una forma de narrar sin solemnidad, que se anima a ir a fondo incluso sobre el tabú. El gran mérito de la narración no es impregnarnos de tristeza asfixiante, sino hacernos parte de esa familia y permitirnos sonreír con chispazos dulces que amortiguan cada golpe.

Microfelicidades en medio de la tragedia, chistes donde sólo parece haber muerte, formas de seguir cuando todo parece detenido en el declive de una vida. La belleza de esta historia radica en esta familia disfuncional (madre, padre, tíos, abuelos, hermanos) cuyos miem-



Unidos. La familia parisina arma una red de contención para no desmoronarse ante la situación de Rose.

bros son satélites alrededor de la paciente, pero a la vez protagonistas desde sus formas de sentir y lidiar con la tristeza.

La adorable Rose, de 9 años, es el centro de la vida de todos. Tiene un historial de internaciones descomunal y con su frágil salud hace que los roles de esa red de contención vayan mutando, reinventándose todo el tiempo. Su lucha es también el reflejo de las las fortalezas y debilidades de cada integrante del clan. Pone a prueba la solidaridad familiar, la resistencia de algunos, la vulnerabilidad de otros.

Es como si la pequeña que va perdiendo el pelo funcionara como un espejo que permite proyectar con claridad la relación madrehija, hermana-hermano, maridomujer, cuñados.

Todo comienza cuando dos mujeres caminan por una calle oscura de París, con un payaso que las sigue. Son las hermanas Marion y Claire, madre y tía de Rose respectivamente (Sara Giraudeau y Virginie Efira, de excelentes interpretaciones). ¿Pesadilla o realidad? El trasplante de médula ósea puede no funcionar y la pesadilla puede ser parte de estar despierto.

Algunos se preparan para la muerte, otros la niegan; algunos colaboran, otros intentan evadir el proceso; a algunos les funciona el llanto como descarga, otros buscan un amor para distraerse. Mecanismos de "inmunidad" múltiples. Cada uno hace lo que puede. Mientras, los temas secundarios brotan más allá de que la enfermedad aparenta monopolizar los días: maternidad, fobias, fama, acoso sexual, cancelación, infidelidad.

Ni madres perfectas, ni tías heroínas, ni abuelos protocolares ante lo que cuesta nombrar. Los personajes logran profundidad sin ninguna intención de parecer adorables o políticamente correctos.

Los días todos iguales entre batas y respiradores encuentra un dibujo tan fiel porque **el producto está inspirado en un caso real.** Explica la propia creadora de la serie, Camille de Castelnau, que pidió permiso a su sobrina para "tomar prestada" la historia.

"Un día, mi hermana recibió un mensaje de condolencia de un familiar lejano, que creía por error que la niña ya había fallecido. Mi hermana intentó responder de la forma más educada posible a algo tan incómodo: 'Gracias por tu mensaje, pero no, todavía no ha ocurrido'. De eso nace esto".

Ante el prejuicio sobre las series que son "puñales emocionales", De Castelnau explica amablemente: "Entiendo que haya gente tajante que diga 'no quiero eso'. Pero intento que nos sintamos abrazados, mostrar que hay cierta recompensa en compartir la vida de personajes golpeados por una de las peores pesadillas de la humanidad".

Con su escaso marketing, esta joyita perdida en el streaming demuestra que a veces hay que dejar de lado la cobardía como espectador para salir fortalecido. ■

#### Horóscopo

#### ARIES

Un cambio de orientación lo favorecerá en el trabajo futuro. Las sutilezas no están de más, practica un nuevo estilo de acción.

#### TAURO

Reflexiona, claves para mejorar las relaciones laborales. Trate de resolver contradicciones que pueden ser causa de un error.

#### **GÉMINIS**

Cambios oportunos para resolver inconvenientes en el tiempo justo. Es protagonista de eventos importantes y logra objetivos.

#### **CÁNCER**

Cambia el estilo y busca la manera de profundizar en sus ideas. Las nuevas convicciones tienen importancia en el grupo de trabajo.

#### LEO

Tome la dirección de los asuntos que le competen y libere presiones. Busca intercambio y puntos coincidentes con sus colegas.

#### VIRGO

Toda expresión de afecto gana en pasión. Aproxímese a los hechos con una respuesta concreta, la amistad genera más esperanzas.

#### LIBRA

Subraye las consignas principales para responder con audacia. Escuche con atención los consejos que le dan y actúe convencido.

#### **ESCORPIO**

Anímese a disfrutar de los logros laborales que ha obtenido con justicia. Sus pedidos serán escuchados con la actitud que merece.

#### SAGITARIO

Ordenarse lo proveerá de buenos recursos para ponerlos en juego. Buenas propuestas, los proyectos personales entusiasman.

#### CAPRICORNIO

Haga lo posible para dedicar tiempo a sus intereses y ganar en recursos. Recupera el entusiasmo por renovar premisas laborales.

#### ACUARIO

Sale de lo rutinario con consignas claras que mejoran la búsqueda. Pone en práctica una nueva iniciativa y define su trabajo.

#### PISCIS

Toma decisiones para lograr la estabilidad, piense en lo conveniente. Con criterio de realidad logra buen desempeño laboral.

# Otro capítulo en la guerra entre humanos y robots

Jennifer Lopez protagoniza la efectista "Atlas", que no es muy original en el planteo, clásico de la ciencia ficción.



Rayos. JLo combate a una inteligencia artificial que se crió con ella.

#### "Atlas"

....

Buena

Ciencia ficción/Acción. Estados Unidos, 2024. 118', SAM 13. **De**: Brad Peyton. **Con**: Jennifer Lopez, Simu Liu, Sterlin K. Brown, Mark Strong. **Disponible en**: Netflix.

#### Pablo O. Scholz

pscholz@clarin.com

Está claro que Netflix apuesta y se toma en serio la ciencia ficción en este 2024. Dos películas con dos estrellas lo confirman. Primero fue Adam Sandler, con la flojita El astronauta, y ahora es Jennifer Lopez con Atlas, una realización más orientada a la acción pura que a la filosofía de vida.

Porque eso y no otra cosa es Atlas. Una película de ciencia ficción y acción, en la que habrá combates "cuerpo a cuerpo", si cabe la expresión, entre humanos y robots.

Porque lo que plantea de movida Atlas -el nombre del personaje de Lopez-, es una guerra sin cuartel entre los humanos y los robots, que han sido creados y mejorados por la inteligencia artificial.

JLo es en el presente (año 2174) una analista de datos ("rígida y hostil", dicen) que toma café fuerte y con mucha azúcar, tal vez para endulzar una vida llena de traumas.

Es que su madre, Val, había desarrollado al primer ser con inteligencia artificial, Harlan (Simu Liu), cuando Atlas era solo una niñita. La madre crió "juntos" a Harlan y a Atlas, pero bien pronto la nena se da cuenta de la predilección de su mamita por el robot.

Pasan los años y Harlan se convierte, así, de la nada, en la cabeza de una revolución rebelde, que malinterpreta el sentido que tenía su creadora y, con todos los dispositivos de inteligencia artificial, quiere acabar con la humanidad.

O con parte de ella, como se irá viendo en las dos largas horas que dura Atlas.

¿Cómo es? Harlan se marchó de la Tierra y se instaló en la galaxia de Andrómeda. Pero aquí, en la Tierra del futuro, hay una organización que nuclea a todos los países que captura a Casca. Es entonces cuando el general Jake Boothe le pide a Atlas que se meta en el cerebro de Casca para así averiguar dónde cuernos está escondido Harlan y, eventualmente, eliminarlo.

Atlas, que tiene pocas pulgas, quiere viajar para terminar con su medio hermano Harlan, pero el coronel Elias Banks primero no la quiere en la misión. Después sí, porque si no, no habría película.

Atlas no quiere saber nada con meterse en uno de aparatosos robots de inteligencia artificial, porque para que funcione tiene que haber un "vínculo neuronal" entre el hombre y la máquina. ¿Cómo? Con un aparatito cerca de la oreja.

Hay mucho combate, mucha destrucción, demasiado heroísmo en los rangers, pero el asunto es que la escasez de ideas le termina jugando en contra a la película. Todo es pelea, Jennifer mostrándose por lo general enojada, y así, solita y sola, poniéndose el filme al hombro está la actriz y cantante.

Sí, igual que su personaje, que debe salvar a la humanidad en una producción en la que todo es efecto y efectista, con mucha pantalla verde y casi sin escenarios reales. Es, para estos días fríos, como para pasar el rato mientras se charla en el sillón del living o en la cama.

## Música



Frontman. Joaquín Levinton hizo gala otra vez de todo su carisma.

# Turf tuvo su gran noche de festejo en el Teatro Coliseo

Tocó completo "Una pila de vida", su primer álbum, y muchos éxitos.

## Marcelo Fernández Bitar

mbitar@clarin.com

Hace 27 años, un grupo nuevo llamado Turf lanzaba su primer álbum, *Una pila de vida*. El viernes, la banda celebró en el Teatro Coliseo una reedición remasterizada y lo tocó entero a sala llena, ante un público eufórico.

Hoy, Turf es un auténtico clásico de la escena del rock argentino. Tienen una docena de hits inmensos que marcaron a una generación y siguen sonando en radios y plataformas digitales, como Pasos al costado, Magia blanca, Loco un poco, Yo no me quiero casar, Cuatro personalidades y las más recientes La canción del supermercado, Kurt Cobain, Hablo solo, No me podés cambiar y Disconocidos.

La clave es, fue y será una facilidad natural para las grandes melodías en un marco de pop y rock sumamente original, distintivo y efectivo. La formación es la misma desde fines de los años '90 y todos aportan en la composición, aunque sobresalen Lea Lopatín y Joaquín Levinton.

y desempeño escénico del cantante, uno de los grandes frontmen del país, con un movimiento incesante, gestos, poses y bromas que conquistan de inmediato al público, tanto en shows propios como en festivales donde no siempre juegan de local.

En sus comienzos, Turf recorría el under con covers de Ratones Paranoicos y Charly García, que justamente los apadrinó, participó en *Una pila de vida* y fue evocado desde las pantallas de video cuando tocaron *Despiole ge*- neracional. También se esperaba la presencia de Juanse, pero no apareció.

La banda tocó de corrido el álbum que era centro del festejo. Vestía con elegancia, con Joaquín luciendo un saco dorado y javot. Arriba de todo brillaba una bola de espejos, y atrás había una pantalla que proyectaba el logo, la tapa del disco y más detalles.

Abrió Casanova ("nuestro primer éxito") con sección de vientos y el Cadillac Mario Siperman en órgano, demostrando lo que había contado antes en una anécdota: el tema no tiene más estribillo que las notas de los vientos, que todos tararearon como ocurre hace casi 30 años.

Tanto el baterista Fernando Caloia como el tecladista Nicolás "Rispico" Ottavianelli y el bajista Carlos "Toddy" Tapia **tuvieron una noche impecable**, dando el sonido preciso para cada tema.

Tras el repaso de Una pila de vida y un intervalo, la banda volvió para su habitual catarata de hits, donde también asomaron canciones nuevas como Sentimientos encontrados y Todo por nada.

"Hablando del futuro, el pasado y el presente, no me quiero olvidar de ninguna época", dijo Levinton. También caminó por las butacas de las primeras filas, y antes de tocar *Magia blanca* exclamó: "¡Qué suerte tener buenos temas, boludo!", mientras la gente alumbraba todo el teatro con la luz de sus celulares

Durante más de una hora y media, Turf se dio el gusto de armar un show especial, basado en un disco, pero también en temas que nunca antes habían tocado en vivo. A fuerza de simpatía y buen sonido, conquistaron a todos.

## Películas para ver en la semana

#### Los colores del mal: Rojo

DESDE EL MIÉRCOLES EN NETFLIX

En el inicio de la película, el mar arrastra el cuerpo de una joven. El fiscal y la madre de la víctima se unirán para buscar la verdad. La película polaca está dirigida por Adrian Panek, con Maja Ostaszewska, Jakub Gierszal y Kagga Jayson.

## El coronel no tiene quien le escriba

Película de 1999 basada en la novela de Gabriel García Márquez publicada a inicios de los '60.

#### Jim Henson: El hombre y las ideas

DESDEEL VIERNES EN DISNEY+.

Documental dirigido por Ron Howard, ganador del Oscar, sobre la vida de Jim Henson, el creador de Los Muppets. La película recopila su archivo personal, fotografías e imágenes nunca vistas.

# Cuando acecha la maldad DISPONIBLE PARA ALQUILAR SIN CARGO DESDE MAÑANA EN EL ON DEMAND DE FLOW.

Terror argentina: en un pueblo remoto hay un hombre poseído por el demonio. De Demián Rugna, con Ezequiel Rodríguez.

#### Cultura

La chilena Diamela Eltit analiza "Falla humana", su nueva novela, en la que aborda el inminente desalojo de familias a manos de una corporación.

# "Toda forma de organización implica una resistencia al individualismo"



Juan Manuel Mannarino Especial para Clarín

la Eltit dar respuestas simples a problemáticas complejas, como la de su última novela, "pobladas de tramas que apuntan a una concentración de riqueza sin parangón alguno, acumular por acumular como una especie de mal de Diógenes. Eso que hacen los pocos dueños del mundo, una concentración que lesiona y agrieta las superficies sociales".

Así habla con Clarín la autora de las novelas Lumpérica (1983), Jamás el fuego nunca (2007), Impuesto a la carne (2010) y Sumar (2018) y ensayos como Signos vitales (2008) y Réplicas (2016): desde un pensamiento primigenio que encadena metáforas sobre el tema gravitatorio de Falla humana (Seix Barral), donde la escritora chilena aborda el inminente desalojo de un grupo de familias en manos de una poderosa corporación sin nombre, como si el anonimato reforzara su invisible crueldad.

No hay reglas que puedan detener la expansión brutal del capitalismo actual, no hay forma de que una compañía reconozca la capacidad de daño de su perpetuación, instrumentada con impunidad y violencia a través de una ba-



dad y violencia a través de una ba- Aguda. Dice que la concentración de la riqueza lesiona a la sociedad.

tería de leyes, burocracias, normas financieras y, a la par, represiones salvajes como se escribe en el comienzo de *La fuerza*, la segunda parte de la novela:

"Los insultos, los gritos, culatazos, empujones, tirones, golpes
en la cabeza, en la cara, en la espalda, en las piernas, tanto. El dolor. No tenemos cómo impedir la
alevosa velocidad de nuestra caída. No podemos. Caemos en picada hacia la profundidad de un
cráter invertido junto a una horda
de ratas desesperadas que se aferran a mi pelo para sobrevivir, sí,
para sobrevivir en medio de este
súbito hundimiento de tierra que
va arrastrando todas las casas de
la cuadra (...)".

-¿Cómo fuiste construyendo la arquitectura de las voces y sus metamorfosis, que comienza con la voz de una búha en la noche y luego se desplaza, entre otras, a monjas que se convierten en animales?

-Sencillamente pasó. Fue necesario, más allá del riesgo que implicaba "la metamorfosis" de ciertos personajes. Pero la verdad es que la escritura llegó o me llevó (de la mano) a la alteración de los cuerpos y seguí la lógica que me imponía la novela.

## LOS MEJORES BENEFICIOS CON 365



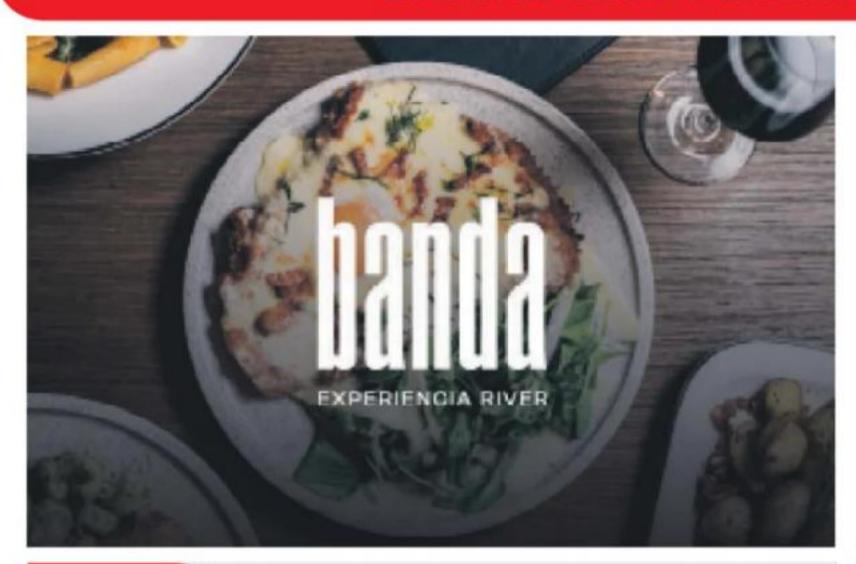



-10%

EN EL TOTAL DE LA COMPRA VÁLIDO EN HORARIO DEL MEDIO DÍA De lunes a viernes, con ambas tarjetas. -20%

EN EL TOTAL DE LA COMPRA
DE MARTES A SÁBADOAS
Con ambas tarjetas.



CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |





TODAS LAS FORMAS DE PAGO QUE EL COMERCIO ACEPTE AL PÚBLICO EN GENERAL, SOBRE LOS PRECIOS VIGENTES AL MOMENTO DE SU UTILIZACIÓN. SUJETO A DISPONIBILIDAD Y A LO DISPUESTO POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE. NO SE SUPERPONE CON OTROS BENEFICIOS O PROMOCIONES EN LOS QUE INTERVENGA OTRA MARCA O PROGRAMA, PUDIENDO ESTAR SUJETO A FUTURAS MODIFICACIONES. DEBERÁS INFORMAR EL USO DEL BENEFICIO ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA O SERVICIO. CLARÍN NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN, SIENDO EL COMERCIO EL ÚNICO RESPONSABLE POR TALES CUESTIONES. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

#### -Justamente la noche aparece como escenario, como elemento estético. ¿Qué te atrapó de la oscuridad y sus vericuetos?

-La noche, la oscuridad, es una de las zonas más complejas de la vida que vivimos, es el sueño y el insomnio, la angustia puede parapetarse al lado o a los pies de la cama. O se instala la duda: ¿acaso nos alcanzará el dinero para llegar a fin de mes? La noche promueve la sexualidad y su convención, puede detonarse la ira ante la falta de respeto o la tranquilidad de tener un sitio de descanso y, ojalá, de silencio. La noche es en cierto modo prodigiosa porque el pensamiento se multiplica. La noche de la fiesta o la noche de la inabarcable soledad, y para qué seguir.

# -Declaraste que la novela fue un proceso lento, inmerso en la incertidumbre. ¿Cómo ves el tiempo de la creación hoy, en donde parece que el escritor además de su obra debe dedicar una inmensa energía en su promoción?

-Mi sitio literario es la escritura, en mi caso siempre en medio de la lentitud que la letra me requiere. Es ese el sitio donde deposito el privilegio que implica escribir, especialmente ficción. Desde luego es un trabajo pero también un placer

pues obedece al deseo. En lo personal me he dedicado a producir escritos y no a la difusión de mis libros, no es necesario para mí, pues mientras trabajo en una novela me asaltan muchas dudas, inseguridades, sorpresas. Mi energía siempre ha estado ahí y me siento muy bien si logro la última página. Pero además promover lo escrito es demasiado. Ha sido así desde los mil años que llevo escribiendo. Pero desde luego las personas que escriben deben hacer lo que quieran. Es posible que este tiempo impulse a la precipitación, a la aguda necesidad de ser y estar.

#### -¿Qué autores latinoamericanos has leído últimamente?

-Ahora he vuelto a leer, a pensar los finales del siglo XIX o principios del siglo XX, leyendo a chilenos como Alberto Blest Gana, Marta Brunet, Augusto D'Halmar, entre otros. Me interesa el doblez del tiempo, quiero decir la repetición de los poderes, las alianzas, los movimientos emancipatorios y sus regresiones, la mujer como el cuerpo más asediado por los sistemas. La colonización de los imaginarios sociales, en definitiva.

-El barrio de Falla humana podría ser el de cualquier ciudad latinoamericana. ¿Hubo algo en parti-

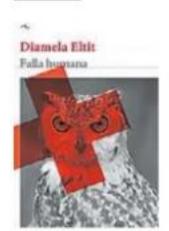

Falla humana Diamela Eltit Editorial: Seix Barral \$19.900 (papel)

#### cular que te interesó como marco social, algún pensamiento o imagen inicial que te llevó al relato?

-Nuestras ciudades le ponen valor y precio al suelo, segmentan y hasta estigmatizan a los habitantes más pobres, al punto de confundir pobreza y delincuencia, que son condiciones muy diferentes. La riqueza muta sus territorios, reorganiza sus zonas, se produce un sa-

#### **DIAMELA ELTIT BÁSICA**

Nació en Santiago, en 1947, y es graduada en Letras por las universidades de Chile y Católica. Es profesora en la Universidad Técnica Metropolitana de Chile y en la Universidad de Nueva York. Ocupó la Cátedra Simón Bolívar en Cambridge y trabajó en Berkeley, Columbia, Stanford, Johns Hopkins, Virginia y Pittsburgh. queo a los habitantes débiles enclavados en sitios que han subido su valor. Durante la dictadura, en Chile sacaron a más de cinco mil personas que habitaban en la Villa San Luis. En Chile hoy la riqueza está arriba de los cerros. Es casi divertido, pero hasta allí llegan las mejores clínicas, los colegios privados, todo rodeado de un aura muy cursi.

#### -En la novela está eso de pensar la utopía en un mundo distópico.

-Sé que el panorama social es muy incierto, entiendo que hoy el yo, que es muy complejo, mutante, extraño, se esgrime de modo demasiado simple y hasta agotador. Pienso que incluso en el interior de producciones distópicas, proliferan las escrituras "selfies". Sin embargo, desde mi perspectiva, la verdadera utopía radica en el nosotros, en comunidades múltiples que existan y coexistan incluyendo las necesarias diferencias. Sólo lo comunitario puede socavar la seguridad de que en el consumismo, la deuda y sus intereses radica la democracia. Es necesario recordar que deuda proviene de débita, que significa tener sin tener. Es una distopía que se cursa en las realidades cotidianas. La utopía sería entonces aliviar el acto de vivir, volver al barrio, horadar la violencia y erradicar el machismo popular.

-La vocera de la cuadra es un personaje muy interesante en la novela: organizar una resistencia y arma un entramado comunitario ante el arrasamiento corporativo, ante la ferocidad del neoliberalismo. ¿Cómo pensar la relación entre los liderazgos y la grupalidad en el marco de la pérdida del hogar?

-La vocera surgió como un personaje dialogante, inteligente, sencillo. Una joven capaz de pertenecer a una organización: toda forma de organización implica una sede de resistencia al individualismo que pregona el sistema neoliberal. El gran problema es la distribución equitativa del poder, intercambiarlo, reconocer a la otra y al otro, tener humor. Reírse con otras y con otros. Experimentamos una revolución tecnológica de un alcance que no podemos dimensionar pero que augura la superexpansión del capitalismo digital. La inteligencia artificial y su avance presagia la posibilidad de un Dios digital. ¿Qué pasará con los cuerpos y su tridimensionalidad? La tarea, en ese contexto, sin negar la tecnología que ya habitamos, radica en generar comunidades.■



# Clasificados



#### **INMUEBLES**

**ZONA** 

**BARRIO NORTE** 

**FACULTAD DE MEDICINA** 

**PUERTO MADERO** 

RECOLETA



**OFRECIDO** ALQUILER

FACULTAD 4amb 90 m2 2bñs bcón lav exp \$30M- \$600M II41802609

DEPARTAMENTOS

BARRANCAS

BARRIORIVER

BELGRANO COLEGIALES

NUÑEZ



**OFRECIDO** ALQUILER

**DEPARTAMENTOS** 

BELGRANO 4amb 2bños b/exp Av Del Libertador 5900 / OTRÓ: 3amb AvSta.Fe 3500 Carlos II4444-4040

Segui buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

ZONA

CENTRO

**CENTROSUR** 

CONGRESO

MICROCENTRO

TRIBUNALES



**OFRECIDO** ALQUILER

DEPARTAMENTO

CENTRO 3amb bñ/coc. Dño 550M A/prf Lavalle 357 WSP II36820040 | Alejandro TE 11-3112-5241



LINIERS **MATADEROS** 

P.AVELLANEDA

V.SARSFIELD

**VILLA LURO** 

) A

**VILLALUGANO** 

**VILLA RIACHUELO** 

VILLA SOLDATI



**OFRECIDO ALQUILER** 

DEPARTAMENTOS

V.LURO 2amb 2 amb. PH 250.000 en dos plantas sin exp. con terraza 113 700 0967

AVISO LUPA

La tipografia tiene un cuerpo 50% más grande. Clasificados renueva sus diseños para que tus avisos se vean tan bien como este

**ZONA SUR** M

**AVELLANEDA** 

BANFIELD BERNAL

**LOMAS DEZAMORA** 

LANÚS

MONTE GRANDE

QUILMES



**OFRECIDO ALQUILER** 

ZM

DEPARTAMENTOS

CRUCESITA 2amb \$ 230 WhatsApp 11-3625-4901 (Sin Garantia Prop)



**AUTOMOTOR** 

AUTOMOVILES NACIONALES **EIMPORTADOS** 

**VENTA** 

**FORD** 

FORD Falcon 83 Ghia 3.6 Unico dueño. Papeles al día. 200mil Km. Color gris plata. Detalles. Tapizado pana azul. Techo vinilo azul. Caja 4 velocidades-ZF. Nafta-GNC. A/Ac.

15 VENTA **AUTOMOTORES** 

HONDA

15 VENTA AUTOMOTORES

Seguí buscando tu auto en clasificados.clarin.com



Servicio Técnico con turnos

11 26532903 (0230) 4668866

www.hondapilar.com.ar



**EMPLEOS** 

**EMPLEADOS** 

**PEDIDO** 

PRESUPUESTISTA GRAFICO C/exper Zna CABA Mayor 40añs Env CV a gestionbusqueda2024@gmail.com

PERSONAL AUXILIAR **DE CASAS Y OTROS** 

PEDIDO

CHICA p/limp Lavalle 1569 L.23

EMPLEADA limpieza 1130006294

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

**R36** 

CHOFERES, PERSONAL DE TRANSPORTE, AUTOS **Y ABASTECIMIENTO** 

**PEDIDO** 

CHOFER REMIS EJECUTIVO c/D1 Dia-Noche Excel-pago Solo chofer de Capital Federal 11-6690-0476

CHOFER taxi & remise spin a cargo 1144185198 solo mensajes.

CHOFER 000 Taxi a cargo c/radio Siena - Corsa - Prisma II.64033783

CHOFER Cabify Excelentes condi-Whatsapp Escrito al 1123904827

Zona sur.

CHOFER Chofer Cabify, Barracas.

CHOFER taxi a/c 1134388185 wsp CHOFER Taxi capital CON EXPE-

RIENCIA viva Z/Oeste 1151395293 CHOFERES aplicaciones reg cat D Spin Cronos Prisma 1162205112

OFICIOS Y **OCUPACIONES VARIAS** 

**PEDIDO** 

CAMARERAS /OS para RESTO BAR en Urquiza Lun a Vier 10-13hs Env CV a: QUIMICASUR73@GMAIL.COM

CARNICERO Vicente Lopez Whatsapp 11-3011-9672

SERVICIOS

CARPINTERO OFICIAL MULTIPLE \* Muebles en maderas duras y melamina. Enchapados, lectura de pla-nos. SOLO POSTULARSE SI CUENTA CON EXPERIENCIA COMPROBABLE. Residir zona Tigre / San Fernando y aledaños TE 11-4403-9006

37 PEDIDO

CHAPISTA Oficial con Ref para taller Buen sueldo. S. Fdo.

**ELECTRICISTAS** Obras CABA y Pilar CON IERIC 1165669529

ELECTRICISTAS OFICIAL y ½OFICIAL Env CV x whatsapp 11-3443-1211

EMPLEADA p/mostrador panaderia con exp. Pres Rivadavia 4020 CABA

MECANICO Paternal 1161408072 OPERARIO p/Calandra - Plancha

Sublimación Remedios Escalada de

San Martín 661 CABA 4584-4612 PREPARADOR y lustrador oficial con para taller en S. Fdo.

REPOSITORES CAJERAS y FIAMBRE ROS con experiencia para cadena de supermercados. Presentarse en Nogoya 3651 Villa del Parque, CA-BA, con CV Lunes 27/5 de 14 a 17

1125465088

SEÑORITA hasta 42a 1161158466

VOLANTEROS p/Import. Inmobiliaria 18-25añ z/Caballito, viva en zona. Pres I2-I4hs J.B.Alberdi 1131 CABA

ZAPATERO suelero oficial, trabajo todo el año. Muñoz 3855 Ciudadela 1158354828



**SERVICIOS** 

CHICA p/limp xh c/c 1176449915

Countries & Urbanizaciones

**ENCONTRALO TODOS** LOS DOMINGOS

INCORPORAMOS CIUDAD AUTONOMA DE VIGILADORES **BUENOS AIRES** 

CON O SIN ANALÍTICO

Present. de lun. a vier. (Excepto Feriados) | 9:30 Hs. Ecuador 380 (Balvanera) o Rep. de Israel 3748 (Villa Lynch)

44 OFREC.

**PROFESIONALES Y EMPLEADOS VARIOS** 

LEGALES

ABOGADO desalojos 1544443086 ABOGADO jubilacion 1550152499

SALUD Y BELLEZA

SALUD

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

CUIDADO DE PERSONAS

SEÑORA Eda 32añ 11-6115-8466

ASTROLOGÍA Y TAROT, **TERAPIAS ALTERNATIVAS** 

ASTROLOGIA Y TAROT

AMARRE VUDU TODO LO PUEDE Retornos Inmediatos 4701-2527

**ESPIRITISTA** DON ABELARDO

Poderosos Trabajos de Vudu Atraigo en 72hs a la persona Amada o Deseada Rápido y Seguro. Domino el Alma y Voluntad. Por Más Alejado que esté, Volverá Rendido/a a tus

Impotencia Sexual Corto Daños Sanaciones. Discreción № 011-6450-2473

Peticiones!! Florecimientos

**AMARRES FUERTES** PARA EL AMOR EN EL ACTO ANDREA \*

"ATRAE UNE Y AMARRA" A NOVIOS - PAREJAS - AMANTES O ESPOSOS SEPARADOS AL INSTANTE Basta Nombre o Foto Experta en casos imposibles Hechizos de Amor para El o Ella INO LLORE NI SUFRA MAS! Amarres para el mismo sexo Soluciones Rápidas a tu problema Pasteur 550 3°D Once Tel.fijo 4736-7562 Lun a Dom



Cel. 1526323310 24 hs

## CONTACTOS

MENSAJES, SALUDOS, AGRADECIMIENTOS, SOCIALES

AGRADECIMIENTOS

GRACIAS Espíritu Santo M.C.L. GRACIAS SAN EXPEDITO! Marce



**LEGALES** 

CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA 30-71464587-7 Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de "River Pi-lot S.A." para el día 12 de junio de 2024 a las 10.00 horas en primera convocatoria y 11.00 en segunda convocatoria; a realizarse en el saic. 

11-3632-1320 cvsvigilancia@gmail.com

15 de la calle Perú 322 de la CABA para considerar el siguiente orden lón de la calle Perú 322 de la CABA

del día: 1.Elección del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para suscribir el acta respectiva. Consideración del Balance General, de sus Notas, Estados, Cuadros Anexos, la Memoria e Informe de la Sindicatura por el Ejercicio Nº 10 cerrado el 31.12.2023. 3.Consideración del Resultado del Ejerci-cio Económico Nº 10 cerrado el 31.12.2023, su aprobación y destinos. 4.Gestión del Directorio y de la Sindicatura: Su aprobación y sus Honorarios. 5.Acciones propias en cartera prorroga articulo 221 ley 19550. 6.Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un nuevo periodo. 7. Elección de Sindi-

co titular y suplente por un nuevo periodo. Dirección correo electróni-

co: administracion@riverpilot.com.ar

CONVOCATORIAS

75 OFREC.

MINERA DEL ALTIPLANO S.A. Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 7 de junio de 2024, a las 10.00 horas, que se celebrará a distancia de acuerdo con lo que autoriza el estatuto de la Sociedad, a través de la plataforma digital Microsoft Teams, que permi-te la transmisión en simultaneo de audio y video, y a la que se podrá acceder únicamente con invitación enviada previamente vía e-mail, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos ac-cionistas para firmar el acta; 2. Consideración de las renuncias de los Sres. Directores Titulares, Juan Carlos Cruz, Bárbara Fochtman, Gilberto Antoniazzi, Raúl Trettel y Jorge Ignacio Mayora; 3. Fijación del número de miembros del Directorio y designación de Directores Titulares y Suplentes por los accionistas tenedores de acciones "Clase B"; 4. Consideración de la capitalización de los aportes irrevocables ofrecidos por los accionistas MdA Lithium Holdings LLC y Livent Switzerland GmbH. Aumento de capital. Emi-sión de acciones y fijación de las condiciones de emisión. Fijación de prima de emisión si así lo resolviera la Asamblea. Ejercicio del derecho de suscripción preferente y de acrecer en los términos del artículo 194 de la Ley 19.550. Reforma del artículo 4 del estatuto; 5. Autorizaciones para actuar ante la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Catamarca y el Registro Público de la Provincia de Catamarca. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electrónico dirigido a veronica.herrera@allkem.co. En respuesta al correo electrónico enviado por el accionista que comunica su participación a la Asamblea. Minera del Altiplano S.A. enviará el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital Microsoft Teams.

AVISOS AL COMERCIO

AUTOCLAVE S.A. Sorteo de Mayo sera por Q. N. LOTBA del 31/05/24

POR disposición № 179/20 que fuese dictada por la Dirección Provincial de Protección al Consumidor de Neuquen en fecha 22 de octu-bre de 2020 y que nos fuera notifi-cada el día 24 de octubre de 2020 por la cual se le aplica a mi man-dante "multa de PESOS OCHENTA MIL (\$80.000.-), por resultar acreditada la infracción a los artículos 4, 11, 12 y 14 de la Ley 24.240"

**EDICTOS** 

"EL DIRECTOR DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR DISPONE: Articulo 1º.- Tener por verificada la infracción de los artículos 4, 7 y 8 de la Ley Nacional 24.240 y artículos 1.100, 1.101, 103 y 1.108 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina por parte de INC S.A. (CARREFOUR SUCURSAL PALOMAR) CUIT 30-68731043-4."

JUDICIALES

"EL DIRECTOR NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y AR-BITRAJE DEL CONSUMO DISPONE:-ARTICULO 2º.- Impónese sanción de multa por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL (\$300.000) a INC S.A., CUIT Nº 30-68731043-4, con domicilio constituido en Beruti 2951, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por in-fracción a los Artículos 4º y 7º de la Ley Nº 24.240, toda vez que, realizada una inspección en un local de dicha firma, se constató el incumplimiento del Programa Precios Cuidados."

ARTÍCULO 1º.- Impónese sanción de multa de PESOS TREINTA MIL (\$ 30.000) a la firma CABLEVISIÓN S.A., CUIT Nº30-57365208-4, con domicilio constituido en la calle Florida 954, piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infrac-ción al Artículo 32 de la Ley Nº-24.240 de Defensa del Consumidor, toda vez que no instrumentó (por escrito) el contrato celebrado con el denunciante (usuario de los servicios de televisión por cable e internet que presta la empresa), conforme a los considerandos de la presente disposición.

MASCULINOS C/ANALÍTICO EXCLUYENTE ★ EDAD 22 a 55 AÑOS TORTUGUITAS - ESCOBAR - PILAR **★INCORPORACIÓN INMEDIATA** PACHECO - DON TORCUATO ★ PAGO POR BANCO

**EDICTOS** 

76 OFREC.

EL Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nº 108, Secretaria única, sito en Talcahuano 490 3º piso de Capital Federal en los autos: "TOOBE JAVIER ENRIQUE c/ QUARTI ALICIA IRMA s/ESCRITURA-CIÓN" expte.nº 51932/2005 cita a Maria José García, Maria Luz García y Juan Manuel García, por el plazo de diez días, a tomar la intervención que les pudiere corresponder en las actuaciones, bajo apercibimiento de designarse a la Señora Defensora Pública Oficial para que los represente en juicio. - JUAN MARTIN PONCE SECRETARIO

EL Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 24, a cargo de la Dra. Cecilia Beatriz Kandus, Secretaria Unica interinamente a

76 OFREC.

cargo de la Dra. Paula Mariana Imbrogno, con sede en Talcahuano 550, 6º piso, puerta 6048, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en autos "BUCHANAN DE BACH-MANN, ANNE s/SUCESION AB-IN-TESTATO" Expte. Nº 19326/1965, cita a eventuales herederos de FRANCISCO MANUEL URIBURU, JORGE PRUDENCIO RAMOS MEJÍA, CARLOS LÓPEZ DE MEDINA Y HUGO MARIO CESA para que dentro del plazo de 15 días comparezcan a tomar la intervención que les corres-ponda en este proceso, bajo apercibimiento de considerarlos desinteresados de los honorarios que pudieren corresponderles, en los términos del art. 10 de la ley 27.423. CECILIA KANDUS Juez - PAULA IM-BROGNO SECRETARIA

EXPTE. N.º 4117.37004.2023, Tres de febrero, 09 de abril de 2024. EL DI-RECTOR DE DEFENSA AL CONSUMIDOR RESUELVE: ARTÍCULO 1º: Tiénese por verificada la infracción de los artículos 4, 19 y 10 bis de la Ley Nacional 24.240 y artículo 1.100 del Código Civil y Comercial por parte de las empresas VOLKSWAGEN SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINA-DOS. con CUIT nº 30-56133268-8, la cual es sancionada con MULTA por un monto equivalente a 2 (DOS) canastas básicas total para hogar 3, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la República Argentina (INDEC). Fdo. Dr. Juan Fermín Bello- Director de Defensa al Consumidor.



EDICTO DIARIO CLARIN: El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil No 14. Secretaría Única a mi cargo, con sede en la calle Talcahuano 550 P. 60 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica dos días en BOLETIN OFICIAL, en los autos caratulados CONS PROP RAMON L FALCON 2541/45 c/ CEREDA RICARDO s/EJECUCION DE EXPENSAS EXP, NRO 90151/2010 que el Martillero Publico ASENZO RETA SEBASTIAN EDGARDO, rematara el día LUNES 10 DE JUNIO DE 2024 a las 10:30 hs. (reserva n 37912) en el Salón de Ventas de la Dirección de Subastas Judiciales sita en la calle Jean Jaures 545 de esta Capital Federal, el inmueble sito en calle RAMON L FALCON 2541/5 UF 117, MATRICULA 5-15732/117 — CABA-. Según constatación: pudiendo constatar que la unidad objeto a ejecución se trata de una cochera de una superficie de 9,25 m2, ubicada en el segundo piso y al momento de la diligencia se encontraba desocupado. Encontrándose en Buen estado de uso y conservación. BASE: U\$S 6.750 (Seis mil setecientos cincuenta dólares estadounidenses). Seña 30%, Comisión: 3% más IVA, Arancel de Subasta Acordada no 10/99 0,25% y sellado de ley. DEUDAS Expensas: al 9/12/2021 la cochera UF117 adeuda en concepto de expensas hasta la fecha de hoy entre capital e intereses por la cantidad de \$ 418.535. (PESOS CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CENTAVOS) fs. 373 ampliación a fs. - 554 capital más intereses \$ 294.745,00 período enero 2024 \$ 25.600 ; AYSA : AL 25/10/2021 \$ 120.949,20 FS. 371; OSN: 3/11/2021 NO REGISTRA DEUDA, AGUAS ARGENTINAS: AL 21/10/2021 no mantiene deuda exigible para con Aguas Argentinas S.A FS.364; ABL: AL 21/10/2021 \$ 3479,94 FS.368. Se exigirá de quien resulte comprador la constitución del domicilio dentro del radio de la Capital Federal, bajo apercibimíento de que las sucesivas providencias se le tendrán por notificadas en la forma y oportunidad previstas por el art, 133 del Código Procesal. Asimismo, le hará saber que el saldo de precio deberá integrarse dentro del plazo de cinco días de aprobado el remate, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 580 del Código Procesal. También se le hará saber que el saldo de precio deberá depositarse aun si se planteara la nulidad de la subasta. En tal caso, las sumas serán invertidas según corresponda. Todo ello, bajo apercibimiento de ser declarado postor remiso. Dentro de los cinco días de aprobado el remate el comprador deberá depositar el importe del precio que corresponda abonar, al contado, mediante depósito en el Banco de la Nación, Sucursal Tribunales. Si no lo hiciere y no invocare motivos suficientes que justifiquen dicha omisión, se ordenará una nueva subasta en los términos del art. 584 del Código Procesal. Los oferentes en el acto de remate que actúen como apoderados, deberán anunciar a viva voz el nombre del poderdante al realizar sus ofertas. El inmueble podrá ser visitado el 7 DE Junio de 2024 en el horario de 10:00 a 12:00 horas. Para concurrir a los remates, el público deberá inscribirse previamente a través de la web del AltoTribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastas -Tramites; turnos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 Pb, CABA, con el formulario que indica el sitio aludido. Buenos Aires, 14 de mayo de 2024.-

Martillero Público: ASENZO RETA, SEBASTIAN EDGARDO - TEL 11-6369-9300

Clarín Clasificados

EL VALOR DE LA PALABRA.

clasificados.clarin.com

OFERTAS PARA TODO EL PAÍS

Incluye materiales, Vereda, Pintura, Equipo de Filtro iv 3 luces RG

PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD

🞾 15-3015-2624 zulmarpiscinas.com.ar HUMEDAD 🔵 Cimientos 🔵 Rajaduras de Techo

Impermeabilizaciones
Membranas Colocación de Cerecita 🔵 Pintura

Y todo lo relacionado con la construcción

**BRINDAMOS ASESORAMIENTO** Y COTIZACIÓN SIN CARGO @dayma\_construcciones @ 11-6419-4710

CHOCORONO Diseños únicos GARANTIA **DE 10 ANOS** 

Proyecto, dirección y construcción lf 🎯 🍩 🕓 11-2390-6713

Publicando sábado y domingo: Lunes GRATIS 15-3046-0012

·Techos fijos y corredizos Jardines de invierno -Mamparas de baño ·Frentes de Placard corredizos

Cambiamos ventanas de abrir

por corredizas sin roturas \$\square\$ 15-4042-3959 \$\square\$ 15-4470-1108

## TODO PARA TU TECHO

VENTA Y COLOCACIÓN DE INSUMOS

Ormiflex Polacrin. MEGAFLEX BERTECH

TECHOS DE TEJAS/CHAPAS · TINGLADOS · MEMBRANAS AISLANTES · MADERAS · ZINGUERÍA · PINTURAS

TECHO TECH especialista en techos

Av. J.M. de Rosas 866, Lomas del Mirador 4699-0029 | 4699-0508 · www.techotech.com.ar Lun-Vie 8 a 13 hs y 14:30 a 18 hs | Sab 8 a 13 hs

**OFERTAS EN** COLOCACIÓN MEMBRANA MEGAFLEX CON ALUMINIO

REALIZAMOS REPARACIONES Y TECHOS A NUEVO

TRABAJOS CON 10 AÑOS DE GARANTÍA

COLOCACIÓN MEMBRANA GEOTEXTIL MEGAFLEX + IMPRIMACIÓN SUPERIOR

**DE PISOS DE MADERA** TODO TIPO DE PINTURA DE OBRA ÁTENCIÓN PERSONALIZADA Sr. Rodolfo 11-5755-4704









Cómo publicar en Clarín Clasificados

#### RECEPTORÍAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

www.clasificados.clarin.com/receptorias

#### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

#### Medios de pago: Tarjeta de crédito o transferencia

bancaria

0810.222.8476

#### RECEPTORÍA VIRTUAL

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

### **Clarín**grilla

Nº 20.116

En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Rivarol.



#### **Definiciones**

1 ► Terror grande, generalmente colectivo, por un peligro real o imaginario; 2 ► Abanico de plumas de avestruz y pavo real, ornamento exclusivo del Sumo Pontífice; 3 ► Conjunto de vigas y maderas que se emplea para la construcción de un edificio; 4 ► Adapta de nuevo; 5 ► Punta de la lanza, que comprende la cuchilla y el cubo con que se asegura en el asta; 6 ► Hacer ruido con la lengua al separarla súbitamente del paladar; 7 ▶ Originarios de Presidente Hayes, departamento del Paraguay; 8 ▶ Semejante a un pez; 9 ▶ Especie de guitarra pequeña usado especialmente en la zona andina; 10 ► Citar, llamar a varias personas para que concurran a lugar o acto determinado; 11 ► Fig. Angustiado, acongojado; 12 ► Espacio hueco en el interior de un cuerpo; 13 ► Saludar a la persona que se retira; 14 - Chaqueta de uniforme ajustada y abrochada hasta el cuello; 15 ► Río argentino, en la provincia de Mendoza; 16 ► Hacer cosas diversas por turnos y sucesivamente; 17 ▶ Sustancia que acompaña a una enzima y que es esencial para su actividad; 18 ▶ Persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita; 19 ► Fig. Lleno de presunción; 20 ► Mús. Tambor muy grande que se toca con una maza en las orquestas y bandas.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - al - ar - be - bo - bom - car - cha - cla - co - co con - dad - dap - de - des - dir - do - do - en - fla - go gue - ha - ha - ic - je - lo - ma - ma - ma - mo - nar ne - ni - nu - o - o - o - pá - pe - que - que - ra - ra ran - re - ron - rra - rre - ses - si - ta - ter - ti - tí - tran - tu - víc - vo - yán - yen - zi.

## Sudoku

Nº 6.809

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| Básico |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|        |   |   |   | 5 | 6 |   | 2 | 8 |
| 7      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   | 4 | 2 |   |   |   |   |
| 2      | 3 |   | 7 |   |   |   |   |   |
|        | 9 | 6 | 3 |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   | 8 |   | 4 |   | 6 |
|        |   |   |   |   |   |   | 4 |   |
|        | 5 |   |   |   |   | 1 |   | 9 |
|        | 4 | 1 |   |   | 8 | 6 |   |   |

| 8 |   | 9  |   | 1 |   |   |   |   |
|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1  |   | 4 |   |   |   | · |
|   | 2 |    | 5 |   |   |   | 4 | 3 |
|   |   | 5  |   |   | 7 | 2 |   |   |
|   |   |    |   | 8 |   |   | 6 |   |
|   |   |    | 9 |   |   |   |   |   |
|   |   | ). |   | 2 | 6 | 9 |   | 8 |
| 3 |   |    |   |   |   |   |   | 7 |
|   | 8 |    |   |   |   |   |   | 2 |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| BRIBÓN,<br>GRANUJA                           | ₹                  | EL PRIMER<br>HOMBRE                            | <b>₽</b>           | AUMENTÓ<br>LA         | <b>₽</b>                                 | DOS MÁS<br>UNO | <b></b>                            |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| PRESAGIAR                                    |                    | ELUDÍA.<br>ESQUIVABA                           |                    | VELOCIDAD             |                                          | MAGNETIZA      |                                    |
| <b>-</b>                                     |                    | +                                              |                    |                       |                                          | *              |                                    |
| FRUTO DE<br>LA VID                           | <b>+</b>           |                                                |                    | CONSO-<br>NANTE       | <b>→</b>                                 |                |                                    |
| PANTUFLAS                                    |                    |                                                |                    | TRAER A LA<br>MEMORIA |                                          |                |                                    |
| 4                                            |                    |                                                |                    | +                     |                                          |                |                                    |
| ASTATO                                       | <b>&gt;</b>        |                                                | OBSERVAN           | <b>&gt;</b>           |                                          |                | CONJUNTO                           |
| CORTEJAR.<br>SEDUCIR                         | 1                  |                                                | RELATIVO<br>AL MAR |                       |                                          |                | DE COSAS<br>ENVIADAS<br>DE UNA VEZ |
| L>                                           |                    |                                                | +                  |                       |                                          |                | +                                  |
| PARTE DEL                                    | DIOS DEL<br>VINO   | <b>→</b>                                       |                    |                       |                                          | ACEPTAR<br>LA  |                                    |
| HUEVO                                        | CAPITAL<br>DE PERÚ |                                                |                    |                       |                                          | HERENCIA       |                                    |
| <b>-</b>                                     | *                  |                                                |                    |                       | AMERICIO<br>CERVEZA<br>LIGERA<br>INGLESA | <b>→</b>       |                                    |
| HIJO DE<br>LOT Y<br>HERMANO<br>DE MOAB       |                    | DEGRETO DE<br>UN SULTÁN<br>LENGUA<br>PROVENZAL | <b>→</b>           |                       | +                                        |                |                                    |
| L>                                           |                    | +                                              |                    | LIRIO                 | <b>→</b>                                 |                |                                    |
| REFUGIARÁ<br>O DARÁ<br>ALBERGUE<br>A ALGUIEN | <b>→</b>           |                                                |                    |                       |                                          |                |                                    |

#### Soluciones

#### Sudoku Nº 6.808

#### Básico

| 9 | 8 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 9 |
| 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 |
| 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 |
|   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |
| 5 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 2 |
| 6 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
|   |   |   |   | 9 |   |   |   |   |

|   | Av | anz | ad | 0 |   |   |   |   |   |
|---|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|
|   | 9  | 2   | 4  | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 |
|   | 3  | 6   | 1  | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 |
|   | 8  | 5   | 7  | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 |
|   | 7  | 9   | 8  | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| ı | 4  | 3   | 5  | 6 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 |
|   | 2  | 1   | 6  | 3 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 |
|   | 6  | 7   | 2  | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 |
|   | 5  | 8   | 9  | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 |
|   | 1  | 4   | 3  | 9 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 |

#### Claringrilla Nº 20.115

...se debería nacer bueno, o no intentarlo jamás (conclusión). Jules Rénard. Literato

| aı | ices |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | Α    | 5 | 1 | L | 0 |   |   |   |   |   |
| 2  | R    | E | М | 0 | N | Т | A | R |   |   |
| 3  | Α    | D | E | N | 0 | 1 | D | E | S |   |
| 4  | D    | E | R | R | 1 | В | Α | D | 0 |   |
| 5  | 0    | В | ٧ | E | N | C | 1 | Ó | N |   |
| 6  | L    | E | ٧ | ĺ | Т | 1 | С | 0 |   |   |
| 7  | P    | R | 0 | F | E | S | 1 | Ó | N | ľ |
| 8  | ٧    | 1 | С | E | N | Т | 1 | N | 0 |   |
| 9  | С    | Α | N | U | Т | 1 | L | L | 0 |   |
| LO | Α    | N | E | G | Α | В | L | E |   |   |
| 1  | J    | A | C | A | R | A | N | D | Á | 1 |
| 12 | Α    | C | 0 | P | L | Α | D | 0 | R |   |
| 13 | R    | E | F | L | 0 | R | Ε | С | E |   |
| 14 | Α    | R | Α | N | J | U | E | Z |   |   |
| 15 | Α    | В | E | J | Α | R | U | С | 0 |   |
| 16 | S    | U | В | Ε | М | P | L | E | 0 |   |
| 17 | N    | E | U | М | Á | Т | 1 | C | Α |   |
| 18 | 1    | N | S | 1 | S | Т | 1 | R |   |   |
| 19 | S    | 0 | S | 0 |   |   | - |   |   |   |

#### Solución Autodefinido

Horizontales. Predecir, uva, eme, chinelas, At, ven, enamorar, Baco, clara, Am, iradé, Amón, lis, acogerá. Verticales. Truhan, Lima, evitaba, oc, Adán, marino, evocar, aceleró, ale, imana, adir, tres, remesa.



#### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$9,999,90 - Magnetix La Ciudad \$9,999,90 - Colección El Séptimo Circulo \$7,999,90 - Genios \$1,700,00 - Revista Ñ \$1,800,00 - Arquitectura \$1,800,00 - ELLE \$3,500,00 - Preescolar Genios \$2,800,00 - El Gran libro del Bordado 2024 \$2,499,90 - Autos de Colección \$ 9.999,90 - Relanzamiento Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 - ELLE Cocina \$ 2.000,00 - La casa de Peppa Pig \$7.999,90 - Jardin de Genios \$1.900,00 - Relanzamiento Pasteleria en Casa \$4.999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$14.999,90 - Pack de Libros de Tejido 2024 \$1.999,90 - ELLE Decoración \$3.500,00 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón Caja Contenedora \$11,999,90 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón \$4,999,90.

#### Edición del día

Edición de 60 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 60 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración: Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NOS.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

# clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAIS

## "Las formas sí importan, señor Presidente"

La llegada de Javier Milei al Gobierno ha suscitado un revuelo mundial. que mira expectante cómo va desenvolviéndose la nueva administración, además de contener la respiración mientras se suceden los acontecimientos que fundamentalmente tienen que ver con salvar a la Argentina de una situación económica extremadamente grave.

Como admirador del discurso de Milei, que hace vibrar lo más íntimo, debo reconocer que el derrotero trazado se dirige a buen puerto, con resultados positivos a la vista. Pero es preocupante la recurrente actitud beligerante que el Presidente asume cuando tiene que referirse a mandatarios de países amigos como Espa-

ña. España no es Cuba, ni Corea del Norte ni Venezuela ni Nicaragua, ni ninguna Banana Republic. España es una democracia auténtica, muy institucionalizada, moderna y, además, con unas relaciones estrechísimas con Argentina, que van más allá del comercio multilateral. Tiene vínculos muy cercanos de millones de argentinos que poseen sus ancestros muy cercanos con la vieja Hispania.

Mucho nos importa a millones de latinoamericanos -escribo



dezde Ecuador-que a Argentina le vaya bien, y que dé un giro radical hacia el progreso. Y mucho nos preocupa que los logros del nuevo gobierno argentino se vean amenazados por la impronta visceral de Milei. Espero fervientemente que quienes acompañan al gobernante argentino influyan positivamente en la actitud, porque recordemos algo fundamental: las formas sí importan.

Fausto Moscoso Ochoa famo\_4@hotmail.com

#### Seguridad jurídica

Con más de un 50% de pobreza el país necesita inversiones para generar demanda de trabajo y desarrollar la economía, reduciendo la carga impositiva para mejorar la competitividad y aumentar las exportaciones. Para que aquellas se concreten es imprescindible recuperar la seguridad jurídica con reglas claras y estables y previsibilidad en las decisiones de la Justicia y de la Corte Suprema como intérprete final de las leyes y la Constitución. Sus integrantes deben tener un prestigio y una trayectoria intachables para inspirar confianza, demostrando ser independientes de toda influencia para interpretar las leyes. La postulación del cuestionado juez Lijo-especialista en dormir causas de corrupción-genera una gran desconfianza y no garantiza la seguridad jurídica. Sin ésta no habrá inversiones, seguirá la pobreza y los que queremos que a Milei le vaya bien, habremos perdido la esperanza que supo despertar.

Ricardo E. Frías ricardoefrias@gmail.com

#### ¿Sí hay plata para Aerolíneas?

En campaña, Milei dijo que el destino de Aerolíneas Argentinas era el cierre o la venta. Que el Estado no pondría un peso más. Asumió y abrió las puertas a quienes quisieran retirarse de la empresa. Parecía todo encaminado a lo prometido. Pero ahora llegó el primero de tres Boeing 737-800 que estaban destinados a Ukraine Airlines, en vez de achicar la empresa para que sea más fácil su venta o el cierre. Al parecer se suman por leasing: de qué caja salieron los dólares. Nosotros hacemos todos los sacrificios. Compramos la idea de que Aerolíneas no sea más un costo para el país, y por otro lado llegan aviones nuevos. Viva la sarasa, carajo...

Tomas Iramain iramaint@gmail.com

#### Peligro en autopistas

El terrible accidente de hace una semana en la Panamericana, no hace más que darme la razón: hay quienes no están capacitados para conducir en autopistas. Podrán tener el registro, pero son un peligro en una autopis-

ta. Si muchos de ellos son un peligro en una calle cualquiera, no respetando leyes de tránsito, imaginen lo que sucede en una autopista donde a la velocidad que se transita hace que la imprudencia se agrande. Ahora es tarde para ver cómo fue el accidente, lo que hay que hacer es prevenir el próximo: medidas a tomar hay, solo falta que las apliquen.

#### Darío Alberto Díaz

dariodiazalb@gmail.com

#### Seguro automotor y grúas

Una nueva norma prohibe el servicio de grúas como beneficio adicional a la cobertura de las pólizas. De dónde salió el trasnochado burócrata que no comulga en absoluto con el espíritu liberal de las autoridades nacionales, o si quedó como muestra de un pasado del intervencionismo que prefiero no acordarme. La libertad de contratar consagrada sabiamente por nuestra Carta Magna ha sido una vez más vulnerada por un funcionario que con su actuación se ha ganado un pronto despido con causa.

Miguel A. Padilla miguel.a.padilla@gmail.com

DIARIOS DE AYER Y DE HOY



27 de mayo de 1994

#### **HACE 30 AÑOS**

## Menem busca su reelección y matan a un empresario

Menem apretaba el acelerador para desmalezar el camino hacia su reelección, que se discutía en la Convención Constituyente de Santa Fe, tres décadas atrás. Por eso instruiría al bloque de constituyentes peronistas a que extendiera la reelección, en principio sólo reservada al presidente y vice, a los gobernadores en todas las provincias. De hecho, esa posición beneficiaba las gestiones justicialistas de ese momento, en particular las de Eduardo Duhalde, Ramón Ortega y Carlos Reutemann. En tanto, se intensificaban los rastrillajes en el sur del conurbano bonaerense, en busca del empresario Ricardo Ospital. El 28 de junio, luego de una paciente tarea de inteligencia, serían detenidos el coronel Norberto López y Marcelo, su hijo. López asumiría toda la responsabilidad, pero se sabría que su hijo había colaborado en enterrar a la víctima en un campo de Cañuelas, vecino al de Ospital. López padre sería condenado a reclusión perpetua. Diez años después, su hijo sería absuelto por falta de evidencias y por prescripción.

Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319 Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯











6° 12°



° 14°

MIÉRCOLES

9°

Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. Nº 41



ACTUALIZADAS Por Maitena





## **Pasiones Argentinas**

# El color de los que envejecen antes de tiempo

Natalia Zito Escritora

mar la atención sobre cosas de la vida corriente que, sin ese plus, pasarían inadvertidas. Quizá sea resultado de -en palabras de Updike- "dar a lo mundano la belleza que le corresponde". No solo me refiero a lo que podemos ver en los girasoles gracias a Van Gogh o la belleza que podemos encontrar en los chismes luego de leer Cae la noche tropical, de Manuel Puig. Me refiero a cosas como la forma de acomodar los frascos en la cocina o la ropa que nos ponemos cada día para salir a la calle vestidos de nosotros mismos.

no de los efectos del arte es lla-

Diario de un genio, escrito por Salvador Dalí, es un libro muy divertido porque no escatima detalles de su genialidad a la que alude sin tapujos, a medio camino entre el delirio de grandeza y la ironía desbocada. Dalí asegura que se trata del testimonio de su "vida ultrasecreta" entre los años 1952 a 1963, aunque sus páginas más que un tono confesional, consisten en la receta (imposible) de

cómo ser un genio. Su genialidad reside, no en esconder sus secretos sino en revelarlos con desparpajo, consciente quizá, de que nadie más que él podría llevarlos a cabo.

Era frecuente que lo visitaran jóvenes ávidos de consejos que Dalí respondía sin más: "El vestir es esencial para triunfar. En mi vida son raras las ocasiones en que me he envilecido y me he vestido de paisano. Siempre voy de uniforme de Dalí". Cuenta que desde adolescente tuvo dos objetivos claros: crear

su propia cárcel y convertirse en la medida de lo posible, en "ligeramente multimillonario". Admite o se aprovecha de que "lo único de lo que el mundo jamás se cansará es de la exageración". Quizá por eso, describe sin ambages que, si se posee un gran talento, hay que ser esnob. El esnobismo, según Dalí, consiste en "situarse siempre en los lugares a los que los demás no tienen acceso, lo cual crea un sentimiento de inferioridad" en los otros. Admite, entonces, ante una de sus jóvenes visitas, que en las reuniones sociales siempre se comportaba del modo más escandaloso posible y se retiraba antes, alegando que debía reunirse, por ejemplo, con los surrealistas, un grupo al que el resto no debía tener acceso, cosa que -por supuesto- no siempre era cierta. "Todo esto levantaba grandes torbellinos de celos" y admite que lo hacía por puro esnobismo, por el afán de destacar. Una vez, despidió a uno de los aspirantes a genio, con lo siguiente: "El color verde espinaca de su camisa es, sin confusión posible alguna, el color que caracteriza a los que envejecen antes de tiempo y a los fracasados".

La clave quizá no esté en creer que existe una receta para ser un genio, sino en ver que detrás de sus pinturas y esculturas grandiosas, había un hombre interesado en las banalidades de lo social y que ese interés, justamente, es capaz de dotar de belleza, por ejemplo, algo tan cotidiano como ir al baño: "Un cuarto de hora después del desayuno, me coloco una flor de jazmín detrás de la oreja y me dirijo al retrete".

CRIST

Curso YO, MATÍAS Por Sendra

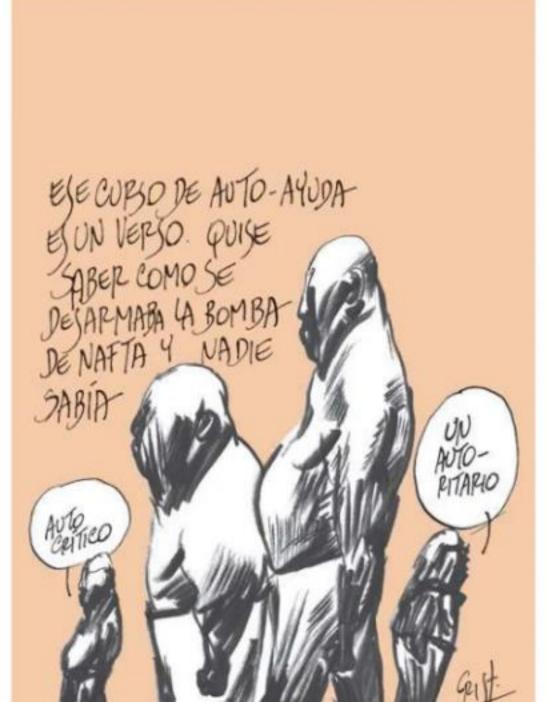







TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

